#### Adrián Mercado, CEO de Adrián Mercado Subastas

"Tenemos 100 remates por mes de industrias que están cerrando o achicándose"\_\_P.18y19

BUENOS AIRES . ARGENTINA



Norma de la IGJ Inédito: sociedad anotó su capital en criptos \_\_ p.17

## El Cronista

W W W . C R O N I S T A . C O M

LUNES

29 DE JULIO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 N° 34.680 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: RS 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.549.473 

○ 0,72% — Dow Jones 40.589 

1,64% — Dólar BNA 950,00 

0,26% — Euro 1,09 

0,04% — Real 5,66 

0,10% — Riesgo país 1562 

-1,70%

LA ARGENTINA SE SUMÓ A UN RECLAMO REGIONAL Y EXIGIÓ GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA ELECTORAL

# Venezuela: la oposición denunció irregularidades en el recuento de votos y crece el clima de tensión

Corina Machado y Edmundo González, los referentes opositores, llamaron a los electores a permanecer en los centros de votación, ante la demora del chavismo en difundir datos oficiales

Sondeos en boca de urna favorecían a González por amplia diferencia. Pero referentes políticos de Nicolás Maduro aseguraron que el resultado iba a ser favorable al actual presidente

Venezuela se aprestaba a vivir una madrugada llena de tensión políticay no exenta de actos de violencia. Los referentes de la oposición transmitían anoche la seguridad, basada en datos proporcionados por sus fiscales, que habían conseguido una clara victoria en las urnas. Pero varias horas después de cerrada la votación, el gobierno de Nicolás Maduro no solo se mostró poco colaborativo con facilitar el control del escrutinio, sino que varios de sus referentes aseguraban que el chavismo iba a continuar en el poder. La palabra fraude se instaló, sin remedio, como una amenaza real. La oposición denunció irregularidades y describió un patrón de actos poco transparentes, como ser el desalojo de los veedores presentes en los lugares de votación para impedir que accedieran a los resultados.\_\_\_P. 22



> ZOOM EDITORIAL

El pedido de paciencia y los planes de Caputo para ganar tiempo y dólares

Hernán de Goñi Director Periodístico

\_\_p. 2\_\_

**OPINIÓN** 

#### Milei-Macron: el deporte como trasfondo

Rosendo Fraga
Director del Centro de
Estudios Unión para
la Nueva Mayoría
\_\_p. 3\_\_\_

▶ ESCENARIO

El dólar libre en julio acumula suba de 5% y le vuelve a ganar al plazo fijo en pesos

Guillermo Laborda Economista y periodista

\_\_p. 14\_\_

BAJAN RETENCIONES A LA EXPORTACIÓN DE PROTEÍNA ANIMAL

### Milei pidió más paciencia al campo y ratificó la baja del impuesto PAIS

El regreso de Ganancias se puede complicar si hay más reclamos judiciales

El presidente Javier Milei no fue con las manos vacías a la ceremonia de apertura de la Exposición Ganadera. Su discurso, sin embargo, eludió las precisiones sobre los principales reclamos del campo: el fin del cepo y la baja de las retenciones. El primer mandatario pidió paciencia, ratificó los objetivos y garantizó que se cumplirán cuando el equilibrio fiscal lo permita. Confirmó que en septiembre reducen 10 puntos al impuesto PAIS y adelantó medidas que saldrán por decreto, como una reducción de los derechos de exportación a las proteínas animales, entre otras. \_\_\_P. 4,5 y 6



Pocos gobernadores en la Rural y un frío reencuentro con la vice

#### DEL TUIT DEL DÍA



"Si quieren desarrollo tienen que eliminar las retenciones, el Estado le debe al campo y debe pagarle como les paga a los bancos con bonos! Hermoso discurso, pero nada de retenciones, así no habrá desarrollo"

Elisa Carrió Titular Coalición Cívica-Ari

#### **EL NÚMERO DE HOY**

80%

de las empresas de la industria eléctrica nucleada en Cadieel tuvo menos actividad en el segundo trimestre

#### > ZOOM EDITORIAL



Hernán de Goñi hdegoni@cronista.com

# Milei ratificó que bajan 10 puntos del impuesto PAIS. Costaba poco hacer más gradual ese esfuerzo fiscal y sumar una reducción simbólica de las retenciones

### El pedido de paciencia y los planes de Caputo para ganar tiempo y dólares

s un hecho que en el tercer trimestre del año el Banco Central tendrá menos reservas. En su discurso de ayer en la Exposición Rural el presidente Javier Milei ratificó sus compromisos pero pidió paciencia. Lo que se preguntan los analistas es si el tiempo se volverá un factor escaso, como lo son hoy los dólares.

Los consultores que hacen sondeos de opinión coinciden en que la sociedad se comportó de manera tolerante con el Gobierno. No encuentran otra explicación para justificar los altos niveles de adhesión que todavía obtiene la figura del Presidente, considerando que la economía todavía no repunta, el consumo sigue en baja y la pelea entre inflación y salarios todavía no deja mucho para celebrar. Ya pasaron siete meses y la macro empieza a presentar datos positivos, pero algunas encuestas ya revelan un cambio de tendencia.

Según el último relevamiento de Zuban Córdoba, para 46% Milei ya no tiene más tiempo para aplicar mejoras. Del otro lado, hay un 43% que le da entre seis meses a un año. En el medio hay una porción pequeña que aún espera el rebote, pero no más de tres meses.

Veamos un poco ahora el cronograma oficial. En dos semanas se conocerá la inflación de julio. Hay expectativa de que perfore el piso de 4,2% de mayo (recordemos que junio tuvo un leve salto a 4,6%). Será una señal de alivio para Luis Caputo, que puso como eje de esta segunda fase de su programa la baja consistente de los precios. Para hacerlo prometió mantener superávit fiscal y retirar pesos a través de la venta en el CCL de los dólares que "sobran" del intercambio comercial. Julio no tuvo aumentos de tarifas.

La brecha está en la mira. Pero no parece haber una obsesión por hacerla desaparecer. Por el contrario, que subsista un par de meses más (hoy está en torno a 40%) es parte del plan. Porque una apuesta fuerte del plan es que el blanqueo genere dólares y recaudación. Los bienes a regularizar que estén en la Argentina (inmuebles, acciones, bonos) serán valuados en moneda extranjera, pero a \$ 1000. Hay un incentivo claro a vender divisas en el paralelo y pagar la multa en pesos al valor "oficial" para obtener un ahorro considerable, de algo menos de 30% a los valores de hoy.

Los pesos reforzarán la recaudación, que en agosto ya contabilizará la restitución de Ganancias y permitirían reducir diez puntos del impuesto PAIS en septiembre (nota: Caputo podría haber prometido bajar 5 puntos de PAIS y 5 puntos de retenciones, como gesto al campo).

¿Conseguirá el Gobierno ganar tiempo y retener la paciencia que le pide a la sociedad? Las señales de actividad del mes de julio que se vayan conociendo esta semana empezarán a dar las primeras pistas. No hay que olvidar que el invierno todavía está entre nosotros.

#### LA FOTO DEL DÍA

#### Hubo vigilia nocturna para votar

La expectativa con la que la sociedad venezolana aguardó el inicio de esta histórica elección se reflejó en un hecho inédito: las colas para votar comenzaron a formarse de madrugada. Las personas quisieron asegurarse que nada iba a impedir la expresión democrática y el resultado fue una concurrencia masiva. Aunque lo más probable es que las cifras definitivas se conozcan en la madrugada del lunes, la afluencia de votantes seguramente será récord, pese las trabas burocráticas del régimen de Nicolás Maduro que impidieron a muchos emigrantes registrarse. De los 217.000 residentes que hay en la Argentina, alrededor de 2000 pudieron expresar su voto en el consulado porteño.

#### CRÉDITO: BLOOMBERG







La frase del día

Carlos Tomada

Ex ministro de Trabajo

"Suena un poco increíble que digan que los salarios le ganaron a la inflación. Los salarios han caído y no se han recuperado tampoco. Hay sectores que recuperaron un poco más y otros que no han recuperado nada. A nadie se le puede ocultar la brutal caída del consumo, la economía real no es un tema que le preocupe al gobierno".....

#### + OPINIÓN

Rosendo Fraga Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría



### Milei-Macron: el deporte como trasfondo

encuentro entre los presidentes de Francia y Argentina que tuvo lugar en la mañana del viernes 26 de julio tuvo una agenda formal, con temas como inversiones y comercio, pero una situación real de trasfondo: las tensiones en la relación bilateral generadas por el deporte.

Desde la caída del Muro y la disolución de la Unión Soviética, que disminuyeron el valor de las fronteras por el fenómeno de la globalización, la cultura y el deporte pasaron a ser ámbitos de manifestación del nacionalismo.

El fútbol es sin duda el deporte más popular en términos globales y en particular en Europa y América latina. Entre estas dos regiones se encuentran todos los ganadores del Mundial, que se realiza cada cuatro años.

Copa del Mundo se fue convirtiendo en el evento más visto globalmente, cuyos televidentes llegan a cerca de la mitad de la población mundial. El fútbol ha ido avanzando tanto en Asia como en África, que ya desde fines del siglo XX ha sido un "exportador" de jugadores a Europa. Al mismo tiempo, las monarquías del Golfo se han convertido en importadores de jugadores y técnicos, mientras que China y Estados Unidos, las dos potencias globales, pugnan sin demasiado éxito por hacerse un lugar en este deporte, aunque el segundo le lleva ventaja.

En este marco, las hinchadas adquirieron significación, transformándose en crudas expresiones del extremo nacionalismo que empieza también a manifestarse en el campo de la política, especialmente desde comienzos de la segunda década del presente siglo.

Este es el contexto en el que debe ubicarse el conflicto que enfrentó a Francia y Argentina en julio de 2024. No es un hecho que irrumpe sorpresivamente. Ya en el último Mundial de 2022 reali-

A lo largo del siglo XXI, la zado en Qatar que ganó Argenti- el conflicto que afectó la sensi- gentina fusiona, como en la na, derrotó en la final precisamente a Francia. Ya entonces se escu-

> dores de la selección. Gran Bretaña y Francia fueron los imperios coloniales más extendidos globalmente hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX. Francia, en particular, desarrolló una infructuosa política tendiente a retener sus colonias, extendiendo la ciudadanía francesa a sus habitantes. Por eso es el país que tiene mayor porcentaje de habitantes de etnia africana y religión musulmana de Europa.

> charon en la hinchada argentina

cánticos similares a los que ahora,

en Instagram, repitieron los juga-

Este fenómeno, junto con la 'importación' de jugadores provenientes de Africa, es un hecho singular pero efectivo en términos deportivos. El 80% de la selección francesa actual es de este origen. Se trata del país europeo con el mayor porcentaje. Paradójicamente, la selección argentina ha sido criticada en Europa por tener en su selección un predominio jugadores de origen étnico europeo.

En este contexto, tuvo lugar

bilidad francesa.

El presidente argentino viajó a Francia para asistir a la apertura de las Olimpiadas en París, un hecho que su colega francés buscó potenciar para recuperar su imagen afectada por los recientes resultados electorales.

Pero el primer partido de la selección olímpica argentina fue contra Marruecos. Se trató de un partido muy conflictivo, con un resultado muy controversial. La tribuna estaba claramente en contra de los jugadores argentinos, que en vano reclamaron por el resultado.

Pero este enfrentamiento se vincula con el que es quizás el conflicto más relevante en la política interna argentina: el que enfrenta a la vicepresidente con el presidente desde el inicio del gobierno.

Se trata de diferencias sordas pero indisimulables que el presidente no puede resolver, por haber sido elegida su contendiente por el voto popular, lo que impide cualquier intento de separarla por decreto del Poder Ejecutivo.

Otra situación particular es que la fórmula presidencial ar-

mayoría de los países de Occidente, el liberalismo económico y el nacionalismo político. El ejemplo es el America First de Donald Trump, que va de la mano con la baja de impuestos. El caso es que en Argentina los dos valores se articulan en función del presidente por un lado, que encarna el liberalismo económico, y la vicepresidente por el otro, que representa el nacionalismo político.

La vicepresidente públicamente acusó a Francia de ser un país colonialista e hipócrita. Cabe recordar que esta nación europea forma parte del G7, que es el grupo de naciones con el cual el presidente ha buscado alinearse. Hay que agregar que la vicepresidente buscó identificarse con el sentimiento nacionalista que despierta la selección nacional de fútbol, especialmente después de haber ganado el último mundial.

Horas antes de la definición de Victoria Villarruel, Javier Milei había decidido reemplazar al subsecretario de Deportes por haber pedido a la selección argentina, y especialmente a su

capitán, Lionel Messi, que se disculparan por lo sucedido. Milei, en la designación de su sucesor, generó un hecho de política interna al designar a un funcionario sugerido por el expresidente Mauricio Macri, quien tras haber presidido Boca Juniors, el equipo más popular de la Argentina, ahora impulsa la privatización de los equipos, como sucede en la mayoría de los países de Europa y algunos de América latina.

Todo el episodio originó que la hermana de Milei y poderosa secretaria general de la Presidencia, Karina, visitara la embajada de Francia buscando recomponer la afectada relación bilateral, cosa que aparentemente logró. Pero Villarruel ratificó su posición y nunca bajó su mensaje en las redes sociales respaldando a la selección argentina. Es más, lo hizo también con los jugadores olímpicos de nuestro país tras el partido con Marruecos.

Una toma de posición que no es cómoda para el presidente mientras visita Francia, donde ha recibido expresiones populares de hostilidad, reclamos contra su política de derechos humanos y críticas por su relación con Marine Le Pen.

En conclusión, un hecho circunstancial no planificado escaló un conflicto bilateral entre Francia y Argentina, el que a su vez acentuó un conflicto subsistente entre el presidente y la vicepresidente, en el cual renovó su protagonismo la hermana Milei.

El deporte es a nivel global una expresión del nacionalismo, que se revaloriza en el mundo como valor político, y ello continuará y será un factor sociopolítico de creciente gravitación. Para Argentina es muy importante tenerlo en cuenta, dado su especial protagonismo internacional en el fútbol, que puede ser un ejercicio de su poder blando o una manifestación de sus crisis políticas: ello está en juego hoy en el país....



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com. Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación. Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 Piso 5to (CI425AWM), Buenos Aires, Teléfono: 11-7078-3270

## 4 Valor agregado

LA PROFUNDIZACIÓN DE LAS REFORMAS EN EL GOBIERNO LIBERTARIO

## Debut en La Rural

## Milei renovó sus promesas al campo pero no puso fecha para levantar el cepo y bajar las retenciones

El jefe de Estado se presentó en la apertura de la Exposición en Palermo. Allí disertó en el marco de un tenso reencuentro con Villarruel y la ausencia del grueso de los gobernadores

\_ Amparo Beraza \_\_\_ aberaza@cronista.com

El presidente Javier Milei se presentó ayer ante los principales productores agropecuarios en el evento final de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en la sede de la Sociedad Rural Argentina en Palermo. Allí disertó por cuarenta minutos con la ausencia de los principales gobernadores de la región rural y un corto saludo a su vicepresidente Victoria Villarruel que marcó el reencuentro entre ambos.

La Rural abrió sus puertas a las 9 de la mañana, productores agropecuarios y sus familias colmaron el histórico establecimiento a la espera del presidente Javier Milei y su comitiva. Muchos de los asistentes aguardaron ansiosos la presencia de "Victoria" aunque la oportunidad de saludarla no llegó ya que la Vicepresidente entró al predio sin ser vista por el público y la prensa ataviada en un sombrero gris de gaucho y un saco a tono.

El Presidente llegó pasadas las once y cuarto al palco central de la Rural y saludó a su gabinete. Al llegar a la Vicepresidente la saludó con un beso en la mejilla de manera corta y fría sin emitir palabra. Durante el acto, el titular de la SRA, Nicolás Pino, y su esposa funcionaron como barrera de contención entre el binomio presidencial. Milei se sentó a la derecha de

Pino, mientras que Villarruel a su izquierda, no se los vio intercambiar palabra alguna.

#### PEDIDO DEL CAMPO

En la fría mañana en el predio ferial, el duro comunicado de los días previos las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), se vio matizado por las palabras de Pino, que remarcó las medidas aperturistas del actual Gobierno y reclamó paciencia al sector sin dejar de demandar el fin del cepo y la liberación de las retenciones.

La CRA había apuntado que

El titular de la SRA, Nicolás Pino, sostuvo que creían "útil" darle un "tiempo" al Gobierno como se lo dio la gente

"Lograr la sustentabilidad lleva tiempo, yo no vine a mentirles", indicó el mandatario libertario

La Vicepresidente entró al predio sin ser vista, ataviada en un sombrero gris de gaucho y un saco a tono

"los tiempos del campo no son los tiempos del gobierno". Aún asi, el titular de la SRA sostuvo durante su discurso que creían "útil" darle un "tiempo" al Gobierno como se lo dio la gente. "Las retenciones son un impuesto distorsivo, discriminatorio y confiscatorio. Producen el desaliento y la desaparición de productores agropecuarios", advirtió el empresario. Y también indicó que "debe ser eliminado el cepo cambiario" para favorecer al campo, mirando al ministro de Economía, a su la-

De las tribunas, no obstante, se ausentaron la mayoría de los gobernadores de la Argentina. Solo se dejaron ver el gobernador radical de Chaco, Leandro Zdero, y su par de San Luis de Juntos por el Cambio (JxC), Claudio Poggi. También estuvo presente el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

No acudió al evento el gobernador de Córdoba Martín Llaryora, ni su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dos de los mandatarios que gobiernan los principales territorios de generación de riqueza agraria. Ambos forman parte de la Región Centro y alegaron un viaje al exterior y la agenda provincial. Tampoco se presentó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Tras finalizar su discurso, Pino y Milei se fundieron en un abrazo. El Presidente de la Nación agradeció la invitación y remarcó el rol de la Sociedad

Rural, a quienes felicitó por la organización de la exposición que representa el "alma de la economía nacional". "Lograr la sustentabilidad lleva tiempo, yo no vine a mentirles, prefiero una verdad dura antes que una mentira confortable", indicó el mandatario.

Y aunque remarcó que "nadie tiene tantas ganas" como su gestión de "salir de este modelo desastroso donde el Estado entre retenciones y cepo le expropia al campo el 70% de lo que produce", enfatizó que "es necesario el equilibrio fiscal (para poner fin al cepo). Una vez que se cumpla, terminaremos de eliminarlo de una vez por todas y para siempre", aseguró. Así como reiteró su "compromiso" de eliminar las retenciones una vez que se cumplan las metas fiscales.

"No vamos a apresurarnos demagógicamente. Vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico", concluyó el Presidente.\_\_\_

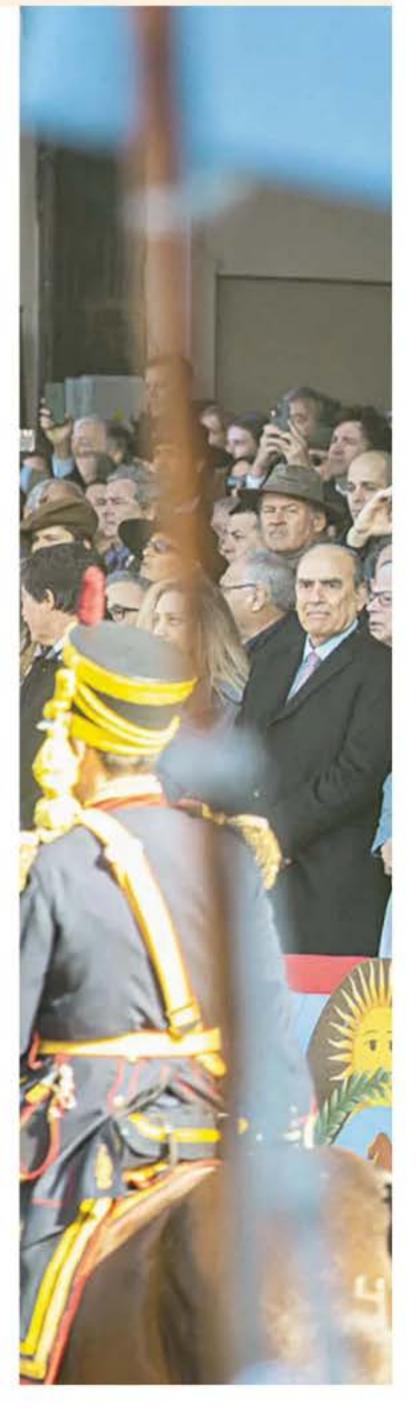

#### El Presidente confirmó el fin del impuesto PAIS en dos etapas

\_\_\_ El Cronista

Buenos Aires

El presidente Javier Milei aseguró ayer que su "compromiso" es eliminar las retenciones y prometió el levantamiento del cepo al dólar, aunque evitó dar precisiones de fechas para su concreción al brindar un discurso debut en la inauguración de la Exposición Rural. Sí en cambio confirmó que se eliminará el impuesto PAIS en diciembre

tras una primera baja a 7,5% en septiembre.

"Nadie tiene tantas ganas y yo en particular de salir de este esquema que entre retenciones y cepo le expropia al campo el 70 por ciento de la producción", enfatizó el jefe de Estado. Ante la mirada atenta de productores, autoridades del agro y su Gabinete, el mandatario aseguró: "Dijimos que íbamos a eliminar el cepo; todos los días eliminamos regulaciones, y cada día estamos más cerca de



abrir el cepo". Solo unas horas antes había aterrizado de su último viaje, esta vez a París.

"También debemos saber que quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Por eso, no nos importa cuánta presión haya ni de dónde venga, nosotros no vamos a apresurarnos demagógicamente. Vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico y vamos a avanzar conforme sea logrado", explicó el mandatario.

En la misma línea, planteó que "una vez que la inflación se acerque al 0%, terminaremos de liberar el cepo de una vez por todas y para siempre". Además, "Nadie tiene tantas ganas y yo en particular de salir de este esquema que expropia el 70 por ciento de la producción"

Compensó la indefinición de fechas para el cepo y las retenciones con palabras de elogio al campo anunció que en septiembre se reducirá el Impuesto PAIS al 7,5% para avanzar en su eliminación durante diciembre.

Tras el reclamo del sector por la quita a los derechos de exportación, el mandatario recogió el guante y aseguró que el Gobierno tiene intenciones de avanzar en ese camino, sin precisar tiempos, y pidió paciencia y apoyo en las medidas que se están adoptado.

"En toda la discusión de la Ley de Bases, hubo una presión enorme para coparticipar las retenciones. Sin embargo, nos mantuvimos estoicos; no cedimos un milímetro y las retenciones quedan en poder del Poder Ejecutivo Nacional, de modo tal que sí podrán ser eliminadas. Y ese es mi compromiso", destacó el jefe de Estado sin hacer mención a la suba de retenciones que proponía el proyecto en una de sus versiones originales.

De todas formas, aclaró que no hay un tiempo preciso para llegar a esa medida: "El programa económico tiene tiempos y condiciones, hay que mirar la película y no solo la foto".

El mandatario compensó la indefinición de las fechas con palabras de elogio y de "admiración a los productores que todos los días salen a producir alimentos para 500 millones de seres humanos". "Tenemos un norte clarísimo. Venimos a li-

mitar el poder arbitrario del gobierno. Venimos a liberar al sector privado; venimos a sacarle de encima la bota asfixiante del Estado a los productores. Efectivamente les estamos sacando la bota de encima y los estamos dejando de asfixiar para que vuelva a ser el sector privado el que produzca y genere riqueza", destacó.

Ante la mirada atenta del titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, ubicado en la primera línea del palco, el mandatario agradeció sus palabras de "tolerancia y paciencia", y remarcó que su administración es la única alternativa en beneficio del campo.....

Lunes 29 de julio de 2024 | El Cronista

### Economía & Política



"Si volvemos al Gobierno vamos a hacer todo lo contrario a lo que hace Milei" Agustín Rossi Diputado Nacional por UP

LA JUDICIALIZACIÓN DE GANANCIAS JUEGA EN CONTRA

## Milei espera más recaudación y ratificó baja del impuesto PAIS en septiembre



La reducción del impuesto PAIS puede abaratar importaciones y el Gobierno confía en que consolide la baja de precios

Los ingresos extra por el paquete fiscal empiezan a correr en agosto, clave para desandar el gravamen a importaciones. Los amparos de los gremios por Ganancias pueden generar demoras

\_\_\_ Patricia Valli

\_\_\_ pvalli@cronista.com

"En septiembre bajaremos el Impuesto PAIS al 7,5%, y lo eliminaremos en el mes de diciembre", confirmó el presidente Javier Milei en su discurso en La Rural sobre el gravamen que se aplica sobre los importados, que afecta a insumos y que es un paso para la unificación cambiaria.

Si no media un salto cambiario, con la reducción del impuesto PAIS al valor que tenía antes de que asumiera Milei, se podría generar un abaratamiento de las importaciones con el nuevo tipo de cambio más cercano al oficial. Para el Gobierno, que indicó cuando lo anunció que no habría devaluación, la medida puede contribuir a consolidar la baja de la inflación.

Esta semana, en tanto, se conocerán los datos de la recaudación de julio, donde el impuesto PAIS genera fuertes ingresos para el Estado Nacional, aunque no coparticipables.

"El goteo diario de la coparticipación a las provincias permite anticipar que se moderó la caída registrada en junio en los principales tributos nacionales", indicó la consultora LCG La recaudación de julio mejoró según los datos que anticipa el IVA: cayó menos que en junio en cuatro semanas

El Gobierno espera 0,4 puntos por Ganancias, que se reparte con provincias, y suma el resto del paquete fiscal sobre las cifras que mostrará la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el 1 de agosto. "Con más 25 días corridos IVA reflejaba una caída del 3% anual real (asumiendo inflación del 3,5% para julio) que contrasta con la baja del 21% anual real registrada en junio", anticiparon.

En ese marco, la recaudación por Combustibles "siguió creciendo fuerte" y mientras que Bienes Personales y Ganancias siguieron resentidas a la espera de reglamentación sobre los cambios que generó el paquete fiscal. "El Impuesto País sigue consolidándose como pilar de la recaudación, pero sólo en cabeza de la Nación", agregaron los economistas de LCG.

#### GANANCIAS, A LA JUSTICIA

El Gobierno espera que los ingresos por Ganancias 0,4 puntos a la recaudación para desandar el impuesto PAIS, que vence en diciembre. En el primer caso, sin embargo, los gremios comenzaron a judicializar
los cambios aprobados en el
paquete fiscal mientras que los
Diputados, incluso de sectores
que apoyaron la ley, advirtieron
que se incluyeron cambios y
errores en la reglamentación.
De esta forma, los ingresos
previstos por Ganancias podrían demorarse o trabarse
parcialmente en la Justicia.

Ya hubo un primer amparo otorgado en Neuquén contra el descuento de Ganancias. La definición estuvo a cargo del juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 2 que dirige María Victoria Bacci. En esa instancia se hizo lugar a la medida cautelar presentada por trabajadores estatales nucleados en ATE. La magistrada ordena en el fallo mantener vigentes las leyes y convenios colectivos.

La AFIP puso en marcha la reglamentación la semana pasada y las herramientas para declarar las deducciones por Ganancias. "El cambio de ganancias implica una mayor presión tributaria efectiva para la economía, estimada en 0,5% del PBI anual", detalló el economista Nadin Argañaraz del IARAF.

"La distribución de la recaudación excedente entre Nación y Provincias. Dado que el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable, aproximadamente un 60% de lo recaudado va a las provincias y CABA y el restante 40% va a Nación. En efecto, del 0,5% del PBI de mayor recaudación potencial, 0,30% va a ir a las Provincias y CABA y 0,2% va a ir a la Nación", agregó sobre el apoyo que recibió la medida que arranca con un piso de dos canastas básicas.

Hacia fines de septiembre, en tanto, la recaudación contará con la primera etapa del blanqueo de capitales, con la que se espera recaudar entre u\$s 1500 millones y 2000 millones, dependiendo de cuáles sean los montos a exteriorizar y cuándo ingrese el pago de los impuestos que correspondan..... Movilidad jubilatoria, boleta única y pliegos de jueces, la agenda de agosto



#### Se reactiva el Senado

Luego de un receso de dos semanas, el Senado retomará la actividad en agosto. Entre los principales ejes de discusión que dará la Cámara alta se asoman los proyectos que modificación proponen imponer la Boleta única de Papel (BUP); el proyecto que modifica la fórmula jubilatoria; la iniciativa que cambia la

tipificación del Código Penal en caso de comercialización y/o sustracción de niños.

Se suman audiencias públicas de los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia propuestos por el Ejecutivo en enero: el juez federal Ariel Lijo y el abogado constitucionalista Manuel García Mansilla.

TIPO DE CAMBIO

## Importaciones: el productor resguarda valor y espera la baja de los insumos

Las compras al exterior de fertilizantes subieron un 70%. La post sequía, la expectativa por la campaña y el resguardo de valor empujaron la demanda. Cálculos por el impuesto PAIS

\_\_\_ Victoria Lippo

\_\_ mlippo@cronista.com

Las buenas expectativas de siembra para la próxima campaña y las impresiones de cara al fin de la cosecha maicera dieron un impulso para el consumo de fertilizantes de Argentina. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, el volumen importado en los primeros cinco meses del año aumentó en un 70%.

Cabe aclarar que el 67% del consumo de fertilizantes en Argentina es importado. La mayor recuperación se vio en los fertilizantes nitrogenados, que se duplicaron en volumen respecto al año pasado (+108%). Entre ellos se destacó la urea con nitrógeno superior al 45% y las mezclas de urea con nitrato de amonio. La demanda de fertilizantes rozaría u\$s 2.100 millones este año.

Según explicaron desde la entidad, la dinámica de los últimos meses se vio impulsada por las facilidades en el acceso al mercado de cambios que con la

comunicación A 7917 liberó las compras sin necesidad de la conformidad previa del Banco Central y a los 30 días de su registro de ingreso aduanero.

Ignacio Lobo, de Vistage, explicó a El Cronista: "Estaba bastante parado y se activó con la fina. Las compras que se están dando son para ahora. Esto está muy vinculado a la relación insumo producto, esto es cuántos kilos de maíz compran un kilo de fertilizante. Hoy esa relación es positiva, pero el impuesto PAIS sigue haciendo que las compras no sean aceleradas por la expectativa de que se elimine en septiembre".

El productor Fernando Bazan agregó en diálogo con este medio que había otro factor que influía en la mayor demanda que puede haber ayudado a traccionar importaciones: "Hubo un crecimiento de instrumentos dólar linked". En este sentido, incluye a los fertilizantes dentro de ese paquete que funciona a modo de resguardo de valor ante posibles fluctuaciones del dólar oficial. "Comprar cosas" dice, en especial ante la pérdida de rentabilidad que ofrecieron los plazos fijos con las tasas actuales.

Bazan señala además que, a pesar del ajuste de las proyecciones de siembra del maíz (el que más fertilizantes demanda) con una caída del 30% según la Bolsa de Rosario para la próxima campaña por temor a la falta de lluvias de septiembre, a la "Niña" y a la "chicharrita" y el menor precio de cosecha, los campos ya refertilizaron o lo harán en el mediano plazo, al



Los fertilizantes demandarán u\$s 2100 millones este año

Las importaciones para la cosecha vienen con "costos muy altos" advirtieron los productores

"Hoy Argentina debería estar comprando y no lo está haciendo" por esperar la baja del impuesto PAIS menos en la zona núcleo.

El recorte de expectativas tiene un impacto hacia adelante y, por ahora, las compras están en rojo. "Las insumeras están en sangría", dice Bazan.

En las últimas semanas, Ingeniería en Fertilizantes dio cuenta de una caída en las ventas que solo se activan ante demandas directas de aplicación. Además, evaluaron que el volumen pre comprado para la cosecha gruesa por parte del productor es cercana a cero.

"Hoy, que Argentina debería estar comprando, no lo está haciendo", señalaron desde la entidad a El Cronista. La explicación de que se pospongan las compras lo más posible está en la especulación sobre el recorte del impuesto PAIS, fijado por el

Gobierno para septiembre, y que lo llevaría del 17,5% actual a 7,5%.

Milei ratificó que baja el impuesto PAIS en septiembre pero la falta de mayores detalles "pospone cualquier decisión de compra y agregar un factor adicional de incertidumbre al mercado argentino de fertilizantes", dijeron desde Rosario.

"Esta semana, algunos importadores, pocos en relación al
mismo período de otros años, ya
están definiendo sus compras
de fósforo para llegada para la
gruesa. Entonces, más allá del
impuesto PAIS, las importaciones nuevas vienen con costos
muy altos, con lo cual seguir
esperando no parece una estrategia muy acertada", analizaron......

## El gobernador de Chaco confirmó que la provincia se suma al RIGI

Leandro Zdero fue uno de los dos mandatarios provinciales presentes en la tribuna. "Venimos a acompañar una decisión de que Argentina marque un camino de oportunidades", aseguró

\_ Amparo Beraza

\_ aberaza@cronista.com

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, fue uno de los dos mandatarios provinciales que acudió a escuchar al presidente Javier Milei en el cierre de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en la sede de la Sociedad Rural Argentina en Palermo. El radical reclamó medidas al gobierno y habló sobre el Régimen a las Grandes Inversiones (RIGI) al ser consultado por *El Cronista* y otros medios en el lugar.

"Las medidas (con respecto a las retenciones y el cepo) son

decisión del gobierno nacional", deslizó el jefe provincial. Sin embargo, aclaró que desde su gestión están dispuestos a adherir al régimen creado a través de la Ley Bases para atraer a las grandes inversiones.

"Nosotros estamos trabajando, vamos a hacer la adhesión a la ley", confirmó, en referencia al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). Sería uno de los primeros mandatarios en avanzar junto al rionegrino Alberto Weretilneck.

Hace diez días, el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, había informado que Chaco había presen-



Se menciona el puente Chaco-Corrientes y la autovía Makallé-Sáenz Peña como dos obras que se buscan alentar

tado ante la Cámara de Diputados local su proyecto de adhesión a la ley nacional N°27.742 "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)". "Por pedido del gobernador estamos ingresando en la mañana de hoy este proyecto, que está siendo debatido en algunas provincias y que tiene influencia en materia de inversiones", expresó Gutié-

Ayer Zdero revalidó esta línea de estrategia de Chaco para formar parte de las opciones del RIGI. De hecho, se menciona el puente Chaco-Corrientes y la autovia entre Makallé y Sáenz Peña como dos de las obras de infraestructura que se buscan alentar desde la gobernación.

Zdero ingresó al evento por la entrada de la Calle Juncal a las diez y media de la mañana para escuchar al jefe de Estado, minutos después también llegó el puntano Claudio Poggi. De las tribunas, no obstante, se ausentaron la mayoría de los gobernadores de la Argentina. Sólo los dos mencionados dieron el presente.En diálogo con este medio y el resto de la prensa antes del acto, el chaquelo adelantó que la expectativa era "abrazar la relación de la Argentina con el campo".

"Venimos a acompañar una decisión de que Argentina marque un camino de oportunidades", dijo el mandatario radical, antes de las palabras del jefe de Estado. "Desde la provincia del Chaco tenemos la decisión de acompañar al sector productivo, al que trabaja y produce de sol a sol", añadió.

Para Zdero, la patria "sale adelante de la mano del campo" y su provincia también. "Venimos con expectativas, después de un montón de tiempo de estar ausente estamos aquí en La Rural", relató en referencia a la gestión anterior en su provincia, en manos de Jorge Capitanich.

En este sentido, aseguró que su gestión decidió tener "una alianza con el campo" y para ello tomaron medidas como la baja de impuestos y el alivio del impuesto inmobiliario rural por doce meses. "También estamos trabajando en créditos para productores chicos y medianos para la ganadería, la agricultura, la forestal, el comercio y las empresas", relató el jefe provincial a El Cronista.

Zdero deseó que el discurso de Javier Milei ante los productores agropecuarios en La Rural tuviera "medidas" porque "el campo está esperando alguna de estas decisiones" como la eliminación de retenciones y el cepo cambiario. "Venimos a acompañar al campo y también a una decisión que la Argentina marque un rumbo de oportunidades", sostuvo el gobernador radical.\_\_\_

### Preservativos

LICITACION PÚBLICA Nº 70/2024

Apertura: 12/08/2024 - 12 hs.

Adquisición de preservativos de latex masculino para el programa provincial de HIV, TBC y ETS con destino a la Dirección Provincial Red de Medicamentos, Insumos y Tecnología Sanitaria Dependiente del Ministerio de Salud, FECHA LIMITE Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas, en la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, Oficina Pliegos y Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Entrepiso del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: se efectuara el dia 12 de Agosto de 2024 a las 10 horas, en la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, Sala de Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Planta Baja del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. VALOR DEL PLIEGO: \$99.770. VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: \$2,268. INFORMES: Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes. Oficina Pliegos y Aperturas. Av. Presidente Ilila 1151, Entrepiso - Santa Fe. Tel.: (0342) 4506800 - Internos 39466 / 68 / 78. Correo Electrónico: gestiondecontrataciones@santale.gov.ac

santafe.gob.ar



#### JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E. CONVOCATORIA PARA OTORGAMIENTO DE PERMISO DE USO EXPEDIENTE: EX-2024-53783850- APN-MEG#AGP

IDENTIFICACION DEL INMUEBLE Y SUPERFICIE A OTORGAR: Superficie ubicada en el Lado Este de la Dársena Sur de Puerto Buenos Aires - Croquis identificado como IF-2024-70144729-APN-GCYEP#AGP

ESTADO DE OCUPACION ACTUAL: Ocupado por la firma DISAB SUDAMERICA NAS.A.

SOLICITUD DE PERMISO DE USO: DISAB SUDAMERICANA S.A. EX-2024-53783850-APN-MEG#AGP - Permiso de Uso. -

MARCO NORMATIVO: REGLAMENTO DE USO Y EXPLOTACION DE ESPACIOS PORTUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E. (RESOLU-CIÓN NRO. RESOL-2022-101-APN-MEG#MTR) y REGIMEN TARIFARIO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E. (DISPOSICION NRO. DI-2023-195-APN-GG#AGP)

PRESENTACION DE PROPUESTAS: Ante la Mesa de Entradas de la Administración General de Puertos S.E., sita en Cecilia Grierson 488, C.A.B.A., o mediante plataforma TAD, hasta treinta (30) días corridos desde la publicación, presentando la totalidad de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7º de la RESOLUCIÓN NRO, RESOL-2022-101-APN-MEG#M-TR, y acreditar de corresponder el depósito del concepto que establezca el Régimen Tarifario vigente, para ser tenidos por parte en el procedimiento.

CONSULTAS E INFORMACIÓN ADICIONAL: SUBDIRECCIÓN DE PERMISOS Y CONCESIONES - Departamento de Arrendamientos - Cecilia Grierson 488, C.A.B.A.- email: ayr@agpse.gob.ar

efatura de Gabinete



ESPECIALISTAS RECOMIENDAN LA ANUAL

## Ganancias: la letra chica de AFIP otorgó dos opciones para el cómputo del aguinaldo



El ajuste por inflación de los salarios impacta sobre las liquidaciones

La reglamentación de la AFIP estableció dos alternativas para el tratamiento del Sueldo Anual Complementario (SAC) cuando se descuenta Ganancias. Especialistas analizaron los detalles

\_\_\_ Lucrecia Eterovich

\_\_\_leterovich@cronista.com

La aprobación de la Ley 27.743 (el capítulo fiscal de la Ley Bases), con la reversión de la reforma del impuesto a las Ganancias (Ley 27.725), implicó cambios respecto a los conceptos incluidos en la base imponible, entre ellos del Sueldo Anual Complementario (SAC). De esta forma, hay dos opciones para computarlo y una que beneficia a los empleados.

Con el objetivo de sanear las

finanzas provinciales, afectadas desde el 1º de enero pasado por el régimen cedular con piso en 15 Salarios Mínimo Vitales y Móviles (SMVM), el oficialismo impulsó y logró aprobar en el Congreso la vuelta del anterior esquema de liquidación.

Con Mínimo No Imponible (MNI) y deducciones, a los valores del proyecto que se aprobó en el Congreso, a partir del próximo agosto (con los sueldos de julio) pagarán el impuesto los asalariados solteros a partir de \$ 1,8 millones y los casados

con dos hijos desde \$ 2,3 millones ambos brutos.

Pero el proyecto no solo cambió el esquema de liquidación, sino también cómo se contemplará el desagregado del salario.

"Todo pago recibido por cualquier concepto relacionado con su trabajo personal en relación de dependencia (sea pagado por su empleador o por un tercero) y/o con los demás conceptos abarcados en dichos incisos integrará la base imponible del impuesto de esta ley", establecieron en el artículo 81.

Así, se eliminó la exención al SAC que aplicaban determinados gremios con base en dictámenes de la Dirección Nacional de Impuestos (DNI) con firma de Claudia Balestrini, funcionaria de la gestión anterior que permanece en el cargo.Y se incorporó una deducción de la

Desde agosto (con los sueldos de julio) comienzan a regir los cambios en el impuesto a las Ganancias.

Con la Ley 27.743 se eliminaron todas las exenciones que dio la Dirección Nacional de Impuestos (DNI).

doceava parte de las personas para el caso de empleados, jubilados, entre otros.

#### DOS OPCIONES

Pero la letra chica de cómo computarlo se conoció por medio de la Resolución General 5531/2024 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en donde se dieron dos posibilidades: sumar los importes abonados en los meses de pago del medio aguinaldo o computar las 12º partes mensuales y luego ajustar en la liquidación anual o final.

"Como los sueldos se ajustan por inflación entre las dos opciones que estableció la AFIP conviene la liquidación anual", aseguró el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez ya que la otra opción implicaría computar las deducciones de la doceava parte en julio y en diciembre.

"Eso, a su vez, simplifica la tarea para el empleador", agregó.

En ese sentido, a su vez, se debe tener en cuenta la nueva tendencia en el Índice de Salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En mayo, por segundo mes consecutivo, las remuneraciones de los trabajadores volvieron a ganarle a la inflación tras un alza del 8,3% versus el 4,2% (diferencia de 4,1 puntos porcentuales).

Se trata de una postura con la que coincidió el contador Marcos Felice, para quien resulta más favorable la esa alternativa. "Es más conveniente que se retenga sobre lo cobrado efectivamente y no sobre un monto prorrateado que no es ingreso de bolsillo", aseguró.

Y si bien reconoció que la otra "ayuda" a que la retención durante el momento de cobro del aguinaldo sea menor, lleva a que mes a mes el empleado pague impuesto sobre un monto que no cobra.

#### PARA 2024

En 2024, a causa de que durante los primeros seis meses del año estuvo vigente el régimen cedular y a los fines de no generar deudas en los contribuyentes, habrá un tratamiento particular del aguinaldo. Según detalló Domínguez se presentarán dos alternativas casos en donde producto del piso de 15 SMVM se retuvo de más y otros de menos.

"Si se le retuvo de más le va a quedar un saldo a favor que se va a tomar mes a mes en el nuevo cálculo", aseguró. Mientras que en aquellos casos en donde se presentó la situación contraria no se le cobrará la diferencia.

DATOS DE CUATRO SEMANAS

## Los alimentos acumularon una suba de 3,9% en julio, con el impacto de heladas

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

Los precios de los alimentos tuvieron un incremento del 3,9% durante julio con el impulso de las verduras, que fueron el producto que más subió en las últimas cuatro semanas como consecuencia de las heladas que afectaron al cordón frutihortícola bonaerense, de acuerdo a la medición elaborada por la consultora LCG.

Hubo una aceleración respecto a junio, que había alcanzado el 3,1%. En la comparación con el mismo mes del año pasado, la variación de precios en la categoría trepó un 3,1%. A falta de unos días para que termine el mes, los productos que tuvieron el mayor alza en julio fueron las verduras y el pan, al trepar un 6,7% y 5,2%, respectivamente. En tanto, las categorías que más aportaron a la escalada de precios mensual fueron la de lácteos, panificados y la de carnes, al explicar un 64% del índice total.

En la última semana de julio se registró una caída de precios en cuatro de las 10 categorías relevadas, entre ellas el aceite y las comidas listas. El rubro con mayor retroceso fue el azúcar con un -6,4%. Así, la inflación semanal en la canasta de productos básicos cerró a 0,2%.

El mencionado registro durante la cuarta semana de julio refleja una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a los siete días previos, que habían alcanzado una variación del 0,6%. La primera semana del mes había exhibido un alza del 1,8%, mientras que la segunda tuvo un incremento del 0,5%.

De esta manera, el índice mensual de la categoría se ubicó en 3,9% y dado su peso en el indicador general complica las previsiones de quebrar el 4% en julio, de acuerdo a lo que arrojan las consultoras privadas. El INDEC revelará el dato oficial del séptimo mes del año el miércoles 14 de agosto.

La medición previa, correspondiente a junio, arrojó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 4,6% y acumuló 271,5% en los últimos 12 meses. Mientras que la variación mensual en los alimentos fue del 3% en el sexto mes del año. VIAJE PRESIDENCIAL A VACA MUERTA

## GNL: Bahía Blanca adherirá al RIGI, pero Milei hace otro gesto por Río Negro

En medio del debate por la localización de la mega inversión en GNL, Milei viajará por primera vez a Vaca Muerta. Los gobernadores patagónicos y la industria prefieren Río Negro.

#### \_\_\_ Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

El presidente Javier Milei se prepara para su primera visita oficial a Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Si bien la fecha no está confirmada, podría darse el 8 de agosto. Estará acompañado por Horacio Marin, CEO y presidente de YPF, y se esperan anuncios vinculados a proyectos de infraestructura con financiamiento privado.

La visita se da en horas claves, donde se termina de definir a dónde se localizará el proyecto para el gas natural licuado (GNL), una iniciativa de las petrolas YPF-Petronas que podría convertirse en la mayor inversión del siglo.

Si bien todavía no está confirmada la fecha, la idea del Gobierno es que Milei viaje a Vaca Muerta en los próximos días. La agenda consistirá en una visita al yacimiento Loma Campana, de YPF, el primero en desarrollar el no convencional. Milei estará acompañado de otros pesos pesados de la industria petrolera, como Marcos Bulgheroni (Pan American Energy) y Ricardo Markous (Tecpetrol).



Podría haber anuncios de infraestructura

LICITACIÓN PÚBLICA Expediente N° EX-2024-22067797 -GCABA-DGCOYP Proceso de Compra BAC N° 10002-0942-LPU24 Disposición N° 216/DGCOYP/24

## Uso y explotación inmueble sito en Avenida Tte. Gral. Donato Álvarez 185.

Objeto de la contratación: Licitación Pública de etapa única 10002-0942-LPU24 para el otorgamiento de la Concesión de Uso y Explotación de carácter oneroso del bien inmueble del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Avenida Tte. Gral. Donato Álvarez 185, con nomenclatura catastral Circunscripción 5 Sección 57 Manzana 39B Parcela 13, por el término de cinco (5) años, en el marco de lo previsto en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.588) y su Decreto Reglamentario Nº 129/GCA-BA-AJG/23.

Canon base: PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL (\$4.700.000).

#### Valor del pliego: Gratuito.

Consulta y retiro de pliegos: Los Pliegos de dicha Licitación Pública podrán ser descargados gratuitamente en el portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar, en la página web https://buenosaires.gob.ar/haciendayfinanzas/administracion-de-bienes-inmuebles/llamados-licitacion, o consultados en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Visitas al inmueble: Podrán realizarse hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas, debiendo los interesados contactarse al correo electrónico concesiones@buenosaires.gob.ar, de lunes a viernes.

Presentación de las ofertas: La presentación de las ofertas se realizará mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar, hasta las 11:00 horas del día 6 de septiembre de 2024.

Apertura de las ofertas: La apertura de las ofertas se fija para el día 6 de septiembre de 2024, a las 11:00 horas, y se efectuará mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC): www.buenosairescompras.gob.ar

buenosaires gob.ar



Durante la visita de Milei podrían darse anuncios vinculados al desarrollado de la tan necesaría infraestructura que necesita Vaca Muerta. La diferencia con el último gasoducto, es que esta vez podría ser de origen privado.

Los anuncios podrían estar vinculados al proyecto Vaca Muerta Sur, un oleoducto que busca incrementar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta y hasta el puerto de Punta Colorada, en Río Negro. Actualmente financia la construcción YPF, pero no se descarta que se sumen otras petroleras.

Se espera que cuando finalice el oleoducto Vaca Muerta Sur, el puerto de Punta Colorada sea la terminal petrolera de exportación más grande de América Latina, inclusive más que Brasil, por los tanques de almacenamiento que se prevé construir.

#### PLANTA DE GNL

La visita de Milei a Vaca Muerta se da en un momento crucial, donde se debate el destino de la mega inversión en la planta de GNL de YPF-Petronas.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, fue un firme defensor de ubicar la planta de GNL en Río Negro. "Queremos el puerto para poder exportar GNL en la Patagonia. Para nosotros es muy importante otorgarle oportunidades a Río Negro", afirmó en una reciente conferencia en Cutral Co. Argumentó que la ubicación en Sierra Grande ofrece ventajas Milei podría viajar la semana que viene y visitar con empresarios el yacimiento de YPF de Loma Campana

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles anunció que la ciudad adherirá al RIGI

técnicas, licencia ambiental y social y que permitiría llevar oportunidades hacia el interior del país.

Por su parte, Bahía Blanca no se da por vencida en la carrera por el GNL. Milei afirmó en una entrevista que es "obvio" que la inversión terminará en Río Negro, porque el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es "comunista".

Pese a los motivos políticos e ideológicos que adujo Milei para descartar Buenos Aires, en Casa Rosada aseguran que la preferencia por Río Negro es por razones económicas y técnicas, como el calado. Si bien Río Negro no cuenta con un puerto con el nivel de desarrollo de Bahía Blanca, podría crearse a "imagen y semejanza" del sector petrolero, dado que en Bahía Blanca podría competir con el agro, y sin la administración de un consorcio.

En este contexto, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles anunció que la ciudad adherirá al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI). "Bahía Blanca va a adherir en su marco global y general al RIGI, y va a generar un mecanismo especial para los proyectos en esta ciudad", afirmó Susbielles, que recientemente estuvo reunido con Marín, CEO de YPF.

También presentó un proyecto en el concejo deliberante para garantizar la rezonificación de tierras y la estabilidad tributaria.

#### **BOOM DE PRODUCCIÓN**

Vaca Muerta atraviesa un momento de expansión, con cifras récord. Durante el primer semestre de 2024, Argentina logró un superávit energético de u\$s 2.758 millones, el primero en 15 años, salvo el registro durante la pandemia de 2020. Las exportaciones crecieron un 26,8%, mientras que las importaciones bajaron un 55,1%.

Con respecto a la producción, en junio Vaca Muerta alcanzó el récord histórico de 400.931 barriles por día de petróleo, un 25% más que en junio de 2023.

Sin embargo Vaca Muerta también enfrenta desafíos de coyuntura, como el actual conflicto con los trabajadores petroleros por la vuelta del impuesto a las ganancias. La Federación Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FaSi-PeGyBio) comenzó un proceso de asambleas y anticipó que "la provisión de combustible presentará demoras"...... DE CARA A UN NUEVO PROGRAMA

## Avanza la discusión por los sobrecargos del FMI pero preocupa la alta tasa general

La tasa del FMI que paga la Argentina es del 8% y a eso se le suman los sobrecargos. La discusión global sobre el costo del financiamiento del acreedor privilegiado y la negociación para bajar costos

Patricia Valli

pvalli@cronista.com

Las tasas del Fondo Monetario Internacional (FMI) preocupan a nivel global y para la Argentina implican un costo del 8% que a priori puede parecer 'bajo' frente al cierre del mercado de crédito y con riesgo país en torno a 1500 puntos.

En el caso del crédito para la Argentina se suman además los sobrecargos del FMI ya que se trata de un desembolso extraordinario, que supera la cuota del país. Quienes siguen las negociaciones sobre este punto advierten que puede haber buenas novedades sobre el pedido de baja de estas tasas en la próxima reunión de octubre del FMI y el Banco Mundial.

El ministro de Economía Luis Caputo retomó el reclamo para que se avance "sobre la revisión de la política de sobrecargos en el Directorio del FMI", la semana pasada en el G20 para que "se genere un alivio sobre la carga financiera de los países que se encuentran alcanzados por estos intereses adicionales". Los sobrecargos del FMI para la Argentina implican pagar más de u\$s 1000 millones adicionales por año.

La definición espera la reunión anual de octubre y los técnicos del organismo están teniendo una serie de reuniones y contactos informales con los miembros del directorio para allanar el camino. Así lo detalló la portavoz Julie Kozack en su última conferencia de prensa. La gestión por los sobrecargos comenzó bajo la administración de Alberto Fernández, cuando el entonces ministro de Econo-

mía Martín Guzmán comenzó a revisar el acuerdo de Stand By con Mauricio Macri. Los sobrecargos se aplican como norma general del FMI cuando los créditos son extraordinarios, como lo fueron los u\$s 45.000 otorgados a Argentina.

"Venimos moviendo al mundo entero para que el FMI baje los sobrecargos de interés desde que los descubrimos en 2020 estando al frente del Ministerio de Economía. Hoy son muchos los países que apoyan. Estamos cada vez más cerca de

"Venimos moviendo el mundo para que el FMI baje los sobrecargos", dijo el ex ministro Martín Guzmán

Para Libman, "las altas tasas benefician a los países desarrollados a instancias de los de ingresos medios"

alcanzar un objetivo que le daría un necesario y justo alivio financiero a nuestro país", escribió Guzmán tras la confirmación de Kozack. "La modificación de esta política sería buena para la estabilidad mundial. Confiamos que en octubre de este año podamos lograrlo".

#### TASA SDR

En tanto, también hay un reclamo global por la tasa general

del Fondo, del 8%. El economista de Cedes y Fundar, Emiliano Libman detalló que "aunque pueda parecer bajo para nuestro caso, no lo es".

El ex integrante de la Unidad de Relaciones Técnicas con el FMI explicó que la tasa "se compone básicamente de un margen fijo del 1%, más la "tasa SDR" (derechos especiales de giro) más los sobrecargos (hasta 3% si el programa es muy grande y dura mucho tiempo,

como el de Argentina)".

"La tasa del SDR es un promedio de las tasas de Estados Unidos, Europa, Japón, el Reino Unido y China", agregó.

"Las altas tasas benefician a las economías avanzadas, a expensas de las de ingresos medios (y al costo de poner en jaque el financiamiento de las de ingresos bajos)", plantea el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y la Unsam, que considera que

el FMI está en condiciones de bajar la tasa.

En ese marco, Libman detalló que "las altas tasas no tienen razón de ser (el FMI es un acreedor privilegiado), afectan la sostenibilidad de los programas y son sumamente injustas. "Limitar la tasa del FMI es posible (como antecedente, se le puso un piso a la tasa SDR cuando las tasas estaban bajas en todos lados) y el organismo tiene espacio para hacerlo".\_\_

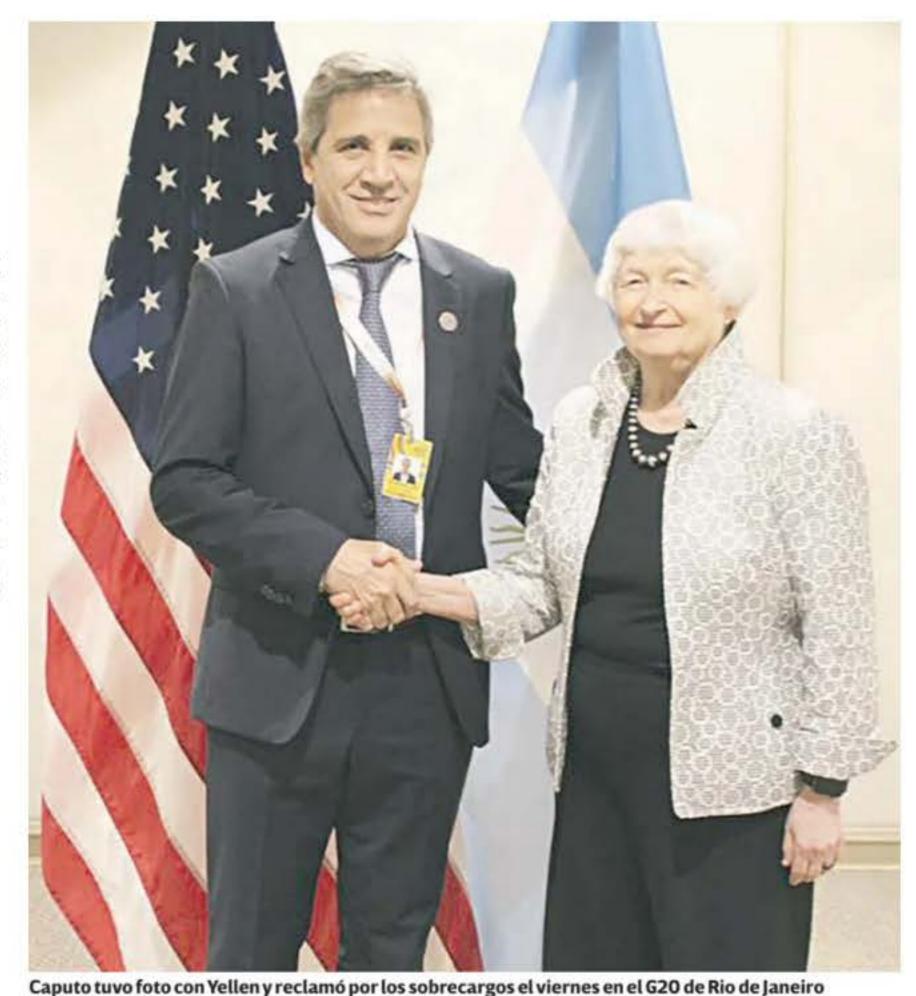



Calidad que impulsa. Cercanía que potencia.

► Auditoría ► Consultoría ► Impuestos y Legales ► Outsourcing & Payroll



## La Cancillería demandó transparencia a Venezuela en el recuento de los votos



Mondino y Bullrich con dirigentes del PRO y Ferraro (Coalición) en la vigilia antichavista en Palermo

Al cierre de esta edición, se demoraba la publicación de datos oficiales desde Caracas. Referentes del Gobierno y aliados se acercaron a la vigilia frente a la embajada en Buenos Aires

## Anticonceptivos inyectables

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 73/2024

Apertura: 12/08/2024 - 12 hs.

Adquisición de anticonceptivos inyectables (ACI) para el programa de Salud Sexual Integral con destino a la Dirección Provincial Red de Medicamentos, Insumos y Tecnología Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud, FECHA LIMITE Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Oficina Pliegos y Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Entrepiso del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: se efectuará el día 12 de Agosto de 2024 a las 12 horas, en la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, Sala de Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Planta Baja del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. VALOR DEL PLIEGO: \$248.915. VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: \$2,268. INFORMES: Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes. Oficina Pliegos y Aperturas. Av. Presidente Illia 1151, Entrepiso - Santa Fe. Tel.: (0342) 4506800 - Internos 39466 / 68 / 78. Correo Electrónico: gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar.

santate.gob.ar



\_\_\_ El Cronista
\_\_\_ Buenos Aires

En la Argentina, en el extremo opuesto de América del Sur, las elecciones venezolanas se siguieron de cerca y no solo por los residentes de aquel país habilitados para votar en la embajada. También el gobierno de Javier Milei siguió de cerca los comicios alentando una derrota de Nicolás Maduro y varios ministros y referentes de PRO se acercaron al acampe en las puertas de la misión diplomática desde donde exhortó a sumarse para esperar los resultados de las urnas. Al cierre de esta edición, no había aún resultados oficiales.

Pasadas las 21, la Cancillería emitió un comunicado en línea con otros gobiernos latinoamericanos: "Los cancilleres de los países Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay seguimos de cerca los acontecimientos en Venezuela y consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparente, que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos".

Unas horas antes, la canciller Mondino hacía posteado un mensaje en su cuenta personal convocando a participar de la vigilia. "Todos invitados a esperar los resultados frente a la embajada de Venezuela. Fuerza que hay luz al final del túnel!!". Mientras todavía se votaba en Venezuela, la ministra había subido otro tuit, mucho más enfático: "Esperemos que la jornada de votación termine en paz en Venezuela. Qué triste sería tener que denunciar violación de las leyes nacionales e internacionales por parte del régimen de Maduro! El mundo está mirando. Digamos BASTA!! a los atropellos. Venezuela merece un futuro sin violencia y con crecimiento".

También el ministro de Defensa, Luis Petri, estuvo presente entre las personas que formaban parte de la vigilia durante la jornada de votación. En un video que grabó ante la pregunta de uno de los participantes de la movida, el funcionario los exhortó a estar "tranquilos por Venezuela va a recuperar la libertad. Así es. Y va a recuperar la democracia"

Venezolanos residentes en la Argentina participaron ayer de las elecciones para definir al próximo presidente de ese país, siendo el mandatario Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González Urrutia los principales candidatos a quedarse con la victoria. En la sede diplomática ubicada en el barrio porteño de Palermo comenzó la votación a las 6:30 y estaban habilitados para sufragar unos 2.638 venezolanos, es decir, el 1 por ciento de los más de 220 mil que residen en el país.

La dirigente opositora venezolana Elisa Trotta Gamus, quien había sido nombrada por Juan Guaidó como embajadora en el país, fue de las primeras en emitir su voto en la sede de Palermo. "Vamos a ganar porque la decisión de ser libres es irrevocable", aseguró en su cuenta de X. A la representante de Guaidó el gobierno de Alberto Fernández le quitó ese estatus político a la vez que desconoció a Guaidó como presidente de aquel país, en línea con la decisión adoptada por el gobierno de Mauricio Macri.

No solo ellos: también diferentes dirigentes de PRO se acercaron a la comunidad venezolana que participaba de la movida, como las y los diputados Fernando Iglesias, Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet. Incluso el lilito Maxi Ferraro dijo presente y el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff. La ministra Patricia

Bullrich se había sumado a la movida tras su paso por la exposición en el predio de La Rural.

En una carta abierta, la asociación Madres de Plaza de Mayo también se pronunció en la previa de los comicios aunque en apoyo a Maduro. "Desde Buenos Aires, queremos enviarles al pueblo y el gobierno Bolivariano de Venezuela, nuestro más cálido saludo revolucionario en la víspera de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo 28 de julio", inicia el documento. En la misiva tildaban de "fascista" al gobierno de Milei.

En este contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, salió al cruce de la institución. "La Asociación Madres de Plaza de Mayo es lo más vergonzoso de todo el universo. Fin", expresó Adorni en su cuenta de X

Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay publicaron su mensaje pasadas las 21

"Qué triste sería tener que denunciar violación de las leyes por parte del régimen de Maduro!", tuiteó Mondino

el sábado. Luego, el propio Presidente reposteó un tuit libertario en el que se insultaba a las "viejas" con una foto de Bonafini y otra de Estela de Carlotto, referente de Abuelas, abrazadas a Hugo Chávez.

Durante los días que antecedieron a los comicios, varios dirigentes que intentaron ingresar al país como el senador de LLA Francisco Paoltroni y el diputado nacional del PRO Alejandro Bongiovanni fueron deportados, al igual que el periodista Jorge Pizarro. En el caso del formoseño mostró una carta en la que alegaban que no daba con el perfil para una visita por turismo.

También el expresidente Alberto Fernández desistió de viajar para cumplir con su rol de observador en los comicios acorde a lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral cuando el gobierno bolivariano le bajó el pulgar tras sus dichos en una entrevista.

"La razón que se me dio es que, a juicio de aquel Gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad", relató, en alusión a su declaración respecto a que cualquiera sea el derrotado en las elecciones "lo que tiene que hacer (el gobierno de Maduro) es aceptarlo"—



## Finanzas & Mercados

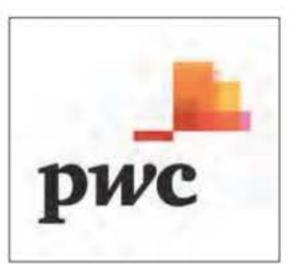

ÚLTIMAS RUEDAS DE UN MES AGITADO

## El dólar libre acumula en julio una suba de 5% y vuelve a ganarle al plazo fijo en pesos



Las dudas sobre el cepo son parte del origen de la volatilidad del dólar.

La sorpresa del mes pasa por la evolución del CCLy el MEP, que acumulan retrocesos del 2,1%, y 1,8% respectivamente. Pero el dólar libre trepó hasta ahora 5,1% y los plazos fijo rinden 2,5 por ciento

\_\_\_ Guillermo Laborda

\_\_ glaborda@cronista.com

El dólar libre se convirtió en la estrella financiera de julio y ahora acumula tres meses de triunfos sobre el tradicional plazo fijo en pesos. La novedad la vienen dando el CCL y el MEP que acumulan retrocesos del 2,1%, y 1,8%, respectivamente, luego de la decisión oficial de intervenir en esas plazas. El dólar libre trepó hasta ahora 5,1% en el mes mientras que los plazo fijo en pesos rinden poco más de 2,5% mensual.

Este mes, el BCRA decidió que esterilizar los pesos emitidos por la compra de reservas. Santiago Bausili informó que "la contracción monetaria máxima prevista sería del orden de \$ 2,4 billones y se inicia eligiendo

como mecanismo operativo la venta de dólares en los mercados paralelos de cambios, incluyendo el MEP y CCL". Desde 
que el BCRA redujo la tasa de 
pases al 40% anual en mayo, 
comenzó la suba del dólar en las 
diferentes versiones. Pueden 
sumarse adicionalmente otros 
factores, básicamente del contexto internacional.

En su último informe, la consultora Econviews que dirige Miguel Kiguel destacó que "hay consenso de que hay que salir del cepo, pero se mantiene el desacuerdo sobre cómo y cuándo hacerlo. Mantener el cepo tiene costos, porque hay inversiones que no vienen a la espera de que sepan si van a poder sacar los dólares y pagar dividendos. Mientras se mantiene el cepo, además sigue la incertidumbre respecto de lo que puede pasar con la inflación una vez que se unifique el tipo de cambio".

Este es el gran tema cambiario.

"Pero sacar el cepo también tiene riesgos, dado que puede poner en peligro el principal logro del Gobierno que es la baja en la inflación. Sin embargo, dado que salir es inevitable, en algún momento las autoridades tendrán que pasar el trago amargo. Y si la inflación sigue estando por encima de las tasa de devaluación, cuando más tarde, peor porque atrasa el tipo de cambio real", agrega la firma.

Levantar el cepo implica

eliminar la restricción cruzada para compra de divisas y eventualmente dejar sólo algunas restricciones sobre el pago de dividendos y la obligación de liquidar exportaciones. A esto se sumaría la de mantener un límite sobre la posición que las entidades financieras pueden tener en moneda extranjera.

"Hay dos caminos. Por las buenas o por las malas. Por las buenas sería una situación en la que el Gobierno lo hace por iniciativa propia y paga un costo relativamente bajo por abrirlo. En ese caso el tipo de cambio se podría unificar en niveles de \$ 1300, a precios de hoy o incluso algo menos. En este caso el efecto sobre precios sería controlado ya que hoy el comercio exterior funciona con un tipo de cambio efectivo aproximadamente de \$ 1080, y dado que la devaluación se hace con programa, con superávit fiscal, con buena comunicación y con una política monetaria contractiva seguramente la inflación subiría unos tres puntos el primer mes, dos el segundo y sólo uno el tercero. No debería ser un tema traumático", sostiene la consultora de Miguel Kiguel.

El segundo camino es levantarlo por las malas, por presiones del mercado. Veremos cómo se desarrollan las próximas semanas en lo financiero. Lo que está claro es que el dólar oficial puede llevarse en algún momento la medalla de oro.

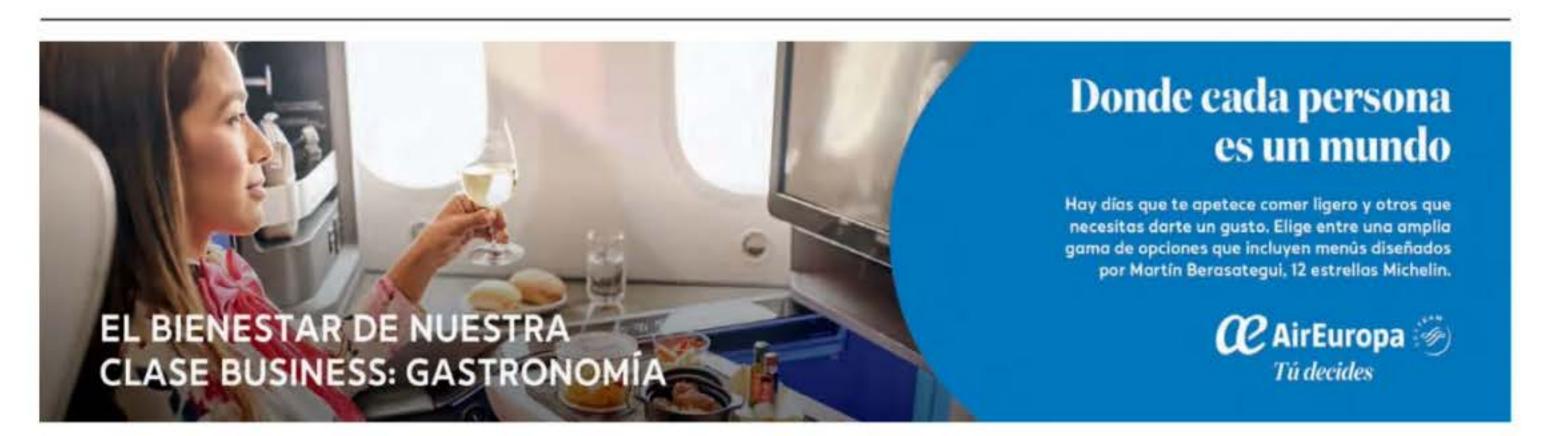



Caputo, la CNV y el BCRA recibirán en el Palacio de Hacienda a los dueños de los 15 principales Alyc.

**CUENTAS E INSTRUMENTOS** 

# Buscan sumar a los agentes de Bolsa al operativo para el éxito del blanqueo

Los dueños de los principales 15 agentes de Bolsa irán mañana a la tarde a Economía. Caputo, la CNV y el BCRA les pedirán que alienten a sus clientes a blanquear efectivo y canalicen a inversiones

#### \_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

Mañana, a las tres de la tarde, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibirá en el quinto piso del Palacio de Hacienda a los dueños de los 15 principales Alyc de la Argentina, para pedirles que incentiven el blanqueo de capitales entre sus clientes.

A los agentes de Bolsa los recibirá acompañado por su equipo de asesores, que integran Federico Furiase, Felipe Núñez y Martin Vauthier, además de directivos del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores.

La reunión se trata, más que nada, de un acercamiento hacia los principales tomadores de decisiones, para ver qué necesitan para incentivar y agilizar el blanqueo entre sus clientes y que les recomienden la conveniencia de regularizar sus activos para poder invertirlos y, de esta manera, generar una renta.

Por eso, por estas horas los

Alyc están leyendo toda la reglamentación del blanqueo al detalle para ver qué más pueden pedir, en un contexto donde todavía los bancos más importantes aún no han puesto operativas todavía a las cuentas especiales para la regularización de activos, ya que están ultimando los detalles para poder encararlo.

Lo que buscan desde el gabinete económico con esta reunión es tener un canal de comunicación con los dueños de las Alyc para acelerar todo lo relacionado con el blanqueo.

"Será una conversación amplia sobre varios temas: el más importante será sin dudas el blanqueo de capitales, pero en un segundo orden no habría que descartar también que pidan opiniones sobre el levantamiento de las restricciones cambiarias", revelan quienes conocen el día a día del equipo económico

La expectativa del Gobierno es que se blanqueen, como base, unos u\$s 25.000 millones. Pero lo más importante es qué parte será el efectivo. Ahí calculan entre u\$s 6000 millones y u\$s 7000 millones, y se ilusionan con poder llegar hasta los u\$s 10.000 millones, para ser un éxito rotundo.

El objetivo mayor es que, seguramente, todo el cash que se blanquee va a ser para que se pueda terminar invirtiendo en el mercado de capitales, por eso la importancia de las cuentas de regularización fiscal.

Las Alyc juegan ahí un rol importante, porque la mayoría seguramente optará por invertir los dólares que formalice en lugar de dejarlos en una caja de ahorro en el banco sin rendimiento alguno hasta diciembre del año que viene para que no le cobren penalidades.

Ese cash se puede invertir en título argentinos, desde acciones hasta deuda pública, que muchos no lo recomiendan por la mala experiencia que tuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Sí, en cambio, privilegiarán los fondos de deuda corporativa, que rinden un 7% anual en dólares, lo que es mucho si se compara a tener la plata en el exterior sin rendimiento alguno.

Quien deba regularizar sólo bienes en el país, sin incluir cash ni en la Argentina ni en el exterior, puede pagar la multa en pesos al tipo de cambio oficial del Banco Nación.

Por lo tanto, se puede ganar el 45% de la brecha cambiaria al vender dólares a través del MEP, contado con liquidación o blue, comprar Lecap a septiembre y pagar el blanqueo el último día.

"Se te derrumba el costo del blanqueo de capitales de esta manera. Fijaste brecha al 45%, te capitalizas al 4,5% por mes y en septiembre al pagar bajaste 75% el costo del impuesto y el anticipo. Una locura", advierten en las mesas..... ROTACIÓN DE INSTRUMENTOS

## Fuerte repunte del plazo fijo por mejora de las tasas de interés

\_\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_ epizarro@cronista.com

El plazo fijo revivió. Los cambios de cartera por parte de los bancos, a instancia del nuevo esquema monetario, mejoraron la rentabilidad de sus colocaciones y dieron margen para subir tasas de interés por los depósitos a plazo fijo tradicional, lo que ayudó a impulsar su demanda. Ahora, la expectativa de mejora en los retornos podría ayudar a sostenerla.

El stock de depósitos a plazo fijo tradicional constituidos por el sector privado ascendía a \$ 24,42 billones hasta el 24 de julio, de acuerdo con datos del Banco Central. El monto implica un incremento nominal del 9% en el acumulado del mes, muy por encima de la inflación que estima el mercado.

Algunas estimaciones privadas señalan que el Índice de Precios al Consumidor podría registrar en julio una desaceleración respecto al mes pasado y ubicarse en torno al 4% o menos. Otras, la ubican más cerca del 4,6% que registró en junio. En todo caso, la variación de los depósitos a plazo fijo implicaría un crecimiento real, tras dos meses de fuertes caídas.

#### MEJORAN LAS TASAS

Los analistas afirman que el repunte en la demanda del plazo fijo tradicional estuvo impulsado por una leve suba de las tasas de interés de las entidades bancarias, sumada a la desaceleración de los niveles de inflación, lo que deja como resultado una mejora en los rendimientos en términos reales.

A mediados del mes pasado, de acuerdo con los datos del Banco Central, las entidades bancarias ofrecían una Tasa Nominal Anual (TNA) promedio de poco más del 30%. Ahora, se ubica cerca del 33%. Si bien sigue perdiendo contra el índice de precios, implica una mejora real en los rendimientos y en un contexto de mayor calma cambiaria.

La suba nominal de las tasas de interés se da porque las Lecap, instrumento del Tesoro en el que los bancos están posicionados, están ofreciendo rendimientos superiores a los de las herramientas de política monetaria del BCRA. Así, los bancos tienen mayor margen para ofrecer tasas de interés un poco más altas a los ahorristas.

A lo anterior se suma que ahora los bancos trasladaron los montos que tenían en pases pasivos del BCRA a las flamantes Letras de Fiscales de Liquidez (LeFi) del Tesoro. Estos instrumentos no tributan Ingresos Brutos, lo que mejora levemente la rentabilidad por estas tenencias y otorga otro margen para mejorar los intereses del plazo fijo.

#### PAGOS Y DÓLAR EN CALMA

Camilo Tiscornia, director de C&T, agrega que otro impulso a la demanda de los depósitos a plazo pudo haber sido que ya pasaron varios compromisos que le exigían a las empresas mantener liquidez en caja, como el impuesto a las Ganancias. Una vez afrontado los vencimientos, habrían vuelto a co-

El stock de depósitos a plazo fijo tradicional acumula un alza de 9% nominal en julio, muy por encima de la inflación

Los cambios de colocaciones de los bancos mejoró la rentabilidad y dio margen para incrementar las tasas de los plazos fijos

locar montos a tasa de interés en los bancos.

Otro factor que estaria ayudando, de acuerdo con Tiscornia, es que posiblemente los inversores y ahorristas estén previendo mayor calma cambiaria, luego de sucesivos avances y en medio del esquema de intervención que anunció el Gobierno, lo que generaría un mayor atractivo en las tasas de interés en pesos.

Hacia adelante, el especialista estima que los inversores y ahorristas mantendrán la demanda de los depósitos a plazo porque "el sesgo de las tasas de interés es al alza", lo que ayudaría a mantener el atractivo de estos instrumentos.

El economista Gabriel Camaño coincide en que la demanda de los depósitos a plazo
fijo tradicional por parte de las
empresas y ahorristas debería
sostenerse debido a una mejora
en los rendimientos en términos
reales, generada por el endurecimiento monetario que está
llevando adelante el Banco
Central.....

LAS ACCIONES ARGENTINAS REPORTAN SU SEGUNDO TRIMESTRE

## Arranca la temporada de balances y se espera que brille el sector de Oil & Gas



Pampa, una de las estrellas del sector de Oil & Gas, el de mayor preponderancia dentro del panel local.

El mercado tiene buena expectativa sobre el sector energético, el cual es la estrella actualmente del panel de acciones argentino. Hay más dudas con los bancos y de materiales

Julián Yosovitch

\_ jyosovitch@cronista.com

Arranca la temporada de balances de las acciones argentinas. Darán cuenta de un segundo trimestre particular, con el efecto a cuestas del arrastre del lpico inflacionario del primer trimestre y de una caída de activdad significativo.

El martes será el turno de que Ternium. Mercado Libre hará lo propio el miércoles de la semana que viene.

Durante la primera semana de agosto será el turno del plato fuerte de la temporada de balances local, con las energéticas y reguladas presentando sus números. El miércoles 7 de agosto, Pampa, Transener, TGS y Edenor. También el de la meneada Loma Negra, en proceso de venta. El jueves 8 de agosto se publicarán los números de YPF y de BYMA.

A mediados de agosto se publicarán los números de Central Puerto, Mirgor, Telecom, Cablevisión, Grupo Supervielle y Globant y a fines de agosto llegarán los balances de los bancos, con BBVA Argentina, Banco Macro y Grupo Financiero Galicia.

El mercado tiene buena expectativa sobre el sector ener-

Ignacio Sniechowski, head de estrategia de Grupo IEB, remarcó que en ese sector se deberían ver buenos balances de YPF, TGS y Pampa", estimó.

Por otro lado, detalló que dentro del universo de acciones reguladas, las transportistas de gas y electricidad y distribuidoras de gas y electricidad deberían presentar muy buen trimestres.

En ese segmento, el especialista de Grupo IEB destaca a Distribuidora de Gas Cuyana, "Espero ver una tendencia similar a la temporada de balances publicada en el primer trimestre", dijo Fernández

"En Oil & Gas deberíamos ver buenos balances de YPF, TGS y Pampa", estimó Ignacio Sniechowski de Grupo IEB

Distribuidora de Gas del Centro. Metrogas, Transener y TGN.

Además, Sniechowski afirmó, en cuanto al sector de materiales, que tiene sus expectativas en resultados mixtos pero que en ese segmento se produzca un fuerte impacto del nivel de actividad. "La temporada de balances para el sector de materiales espero que va a ser de resultados variados. Las acciones de Ternium, Loma Negra y Holcim seguramente sientan la caída en el nivel de actividad. En el caso de Aluar, al tener 60% a 70% de las ventas afuera del país, con las exportaciones de aluminio, es más resilente", detalló.

En ese contexto, las acciones argentinas se encuentran operando con un grado mayor de volatilidad. La volatilidad de las ultimas 63 ruedas se ubica en niveles de 46% anualizado, siendo el mayor valor desde comienzo de año.

La volatilidad fue incrementándose en el transcurso de los últimos meses y la temporada de balances llega en el nivel de tensión más alta del 2024.

Ezequiel Fernández, Head Equity & Credit deBalanz, anticipó que espera ver una tendencia similar a la temporada de balances publicada en el primer trimestre.

"Esperamos una continuación de lo visto en el primer trimestre, con continuado dinamismo de las energéticas como YPF, Vista, TGS y Pampa, combinado una mejora sustancial de las redes reguladas (Edenor, Transener, TGN y las distribuidoras de gas) dado los aumentos de tarifas", detalló Fernández.

Además agregó que "las industriales deberían mostrar una mejora secuencial modesta de su estado de resultados y no esperamos grandes sorpresas en los bancos".

Con relación al sector financiero, Thome espera un período de transición donde seguramente veamos una leve contracción en los números de las compañías ante una exposición a títulos públicos que pasaron a devengar menos intereses como consecuencia de un segundo trimestre ante la baja de tasas.

Finalmente, Diego Ilan Méndez, analista de Portfolio Personal Inversiones (PPI), coincide en que la temporada de balances del segundo trimestre seguramente el segundo semestre venga con sorpresas positivas del lado de las energéticas.

"La sorpresa positiva en energéticas ya lo ha demostrado Vista Energy, que aceleró su producción enormemente trimestre a trimestre. Estamos expectantes a los anuncios que puedan venir de parte de otras compañías del sector, que apuestan por seguir sacando provecho de Vaca Muerta como Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), Pampa Energía (PAMP) e YPF", comentó.....

PELEA MILLONARIA

#### Cambia el ecosistema de pagos digitales, pero todavía no se nota

\_\_\_ El Cronista

Buenos Aires

Pese a que la apertura de los QR ya había sido dictaminada por el Banco Central, en junio se registraron más pagos minoristas entre billeteras y agregadores de la misma compañía que entre aquellos de distinta marca. Las estadísticas reflejaron la demora de Mercado Pago en abrir su red a las demás billeteras, que finalmente sucedió en julio.

Mientras que las transferencias interoperables alcanzaron 53 millones de operaciones por \$ 612.269 millones; los pagos entre los mismos proveedores de servicios de pago treparon a 395,6 millones, por un volumen de dinero de \$ 4.5 billones.

Se trata de casi ocho veces más pagos los que fueron iniciados por billeteras y agregadores de la misma marca. Es decir, aún son mayoritarias las transferencias inmediatas en las que tanto la cuenta de pago del cliente ordenante como la del cliente receptor se encuentran dentro de un mismo PSPCP.

Dentro de estas operaciones, el 85,5% se realizó con botón o link de pago, mientras que el 14,5% se cursó con QR. Las primeras fueron 338,3 millones de operaciones por \$ 3,9 billones. Las efectuadas con QR fueron 57,3 millones de transacciones por \$ 648,2 mil millones.

En tanto, las transferencias interoperables fueron mayoritariamente (85,5%) con QR. Estos pagos alcanzaron más de 45 millones de operaciones por \$ 540,2 mil millones. El 68,1 % fue realizado por clientes que utilizaron sus cuentas a la vista y un 31,9 % lo hicieron con sus cuentas de pago. El 14,5% restante transfirió mediante un token.

La interoperabilidad total en pagos con QR empezó a implementarse en julio, pese a que el Banco Central lo había dictaminado en mayo.

"Toda billetera digital interoperable que permita efectuar pagos con tarjeta de crédito mediante la lectura de códigos QR deberá poder leer toda imagen impresa, dispositivo o terminal que sea provista o facilitada por todo adquirente o agregador que permita aceptar pagos con dicho instrumento mediante la lectura de un código QR", rezó la Comunicación A8032.

NUEVO PASO EN ADOPCIÓN DE ACTIVOS VIRTUALES

### Reconocen primeras sociedades con su capital en criptos

Una editorial de libros de derecho logró un hito en Argentina y la región: que su capital constitutivo esté integrado por Bitcoin y USDC. Cuáles fueron los cambios normativos de la IGJ para autorizarlo

Leandro Dario \_ldario@cronista.com

Un nuevo mundo se abre para la adopción de criptomonedas y para la conformación de sociedades en la Argentina. Abogados del estudio Allende & Brea registraron una SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) con capital integrado por Bitcoin y USDC.

Una editorial de libros de derecho se convirtió en pionera en el país y en la región. La Inspección General de Justicia (IGJ) aprobó su constitución,

luego que uno de los socios transfiriera los activos virtuales desde su cuenta en Lemon hacia Ripio, donde se custodiará el patrimonio de la sociedad.

"La realidad es que no estaba previsto en la ley, pero tampoco estaba prohibido", reveló Gonzalo Gándara, asociado del estudio que participó del proceso de inscripción de la SRL.

Fue un proceso en el que trabajaron junto a las billeteras cripto y el regulador. El 12 de abril pasado se constituyó la SRL y el 31 de mayo el estudio inició el trámite de constitución



Ahora, podrán conformarse SAy otras SRL con criptoactivos.

"No estaba previsto en la ley, pero tampoco estaba prohibido", revela Gonzalo Gándara, abogado de Allende & Brea

Uno de los socios aportó 0.00457621 bitcoins (BTC) y 195 USDC, una stablecoin que refleja la cotización del dólar

en la IGJ. Las criptomonedas fueron consideradas bienes no dinerarios y, por lo tanto, pudieron ser utilizadas para conformar el capital de la editorial.

"El activo que conforma el capital tiene que tener un valor de plaza. Eso lo acreditamos mediante cartas de billeteras y certificación de escribano público. El segundo aspecto que exige la ley es que el aporte de SA y SRL tiene que ser determinado y susceptible de ejecución forzada", agrega Gándara.

Pablo Palazzi, socio del estudio y especialista en fintech, revela que eligieron Ripio porque está inscripto como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en la Comisión Nacional de Valores y porque dentro de su cartera de clientes hay personas jurídicas.

La IGJ estipuló que si se aportan criptomonedas al capital, deberá individualizarse cuáles son los activos virtuales y quién es el socio que los aporta; acreditar la titularidad previa de esos activos; que estén depositados en una billetera registrada ante la CNV: acreditar el valor de las criptomonedas a la fecha de la constitución de la sociedad; y acompañar una declaración del Proveedor de Servicios de Activos Virtuales respecto de la viabilidad de su ejecución forzosa.

Esa última condición fue adoptada para salvaguardar a eventuales acreedores de la sociedad. "A partir de ahora, se puede crear cualquier Sociedad Anónima o SRL. Esto abre la puerta a mucho otras. La tecnología blockchain hace que las transferencias y el proceso sean más económicos y transparentes", sostiene Palazzi.

El nuevo paso en la adopción de criptomonedas plantea un interrogante: ¿podrán inscribirse sociedades sin fines de lucro con capital integrado por activos virtuales?\_\_\_

## Te hacemos la economía más fácil

Seguinos













Lunes 29 de julio de 2024 | El Cronista

### Negocios



#### Pesimismo para el segundo semestre

La mitad de las empresas argentinas creen que las medidas oficiales impulsan el mercado laboral pero ven un escenario complicado hacia fin de año, según una encuesta de Bumeran.



#### Adrián Mercado,

CEO de Adrián Mercado Subastas y Real Estate

## "Tenemos 100 remates por mes de industrias que están cerrando o achicándose por la situación económica"

El especialista en subastas y el mercado inmobiliario no prevé un impacto positivo importante por los nuevos créditos hipotecarios y el blanqueo.

#### PALABRA DE CEO

\_\_\_\_ Florencia Lendoiro \_\_\_\_ flendoiro@cronista.com

drián Mercado se convirtió en el los últimos tiempos en el referente de las subastas en el país, un mercado que este año creció exponen-

cialmente, dice. El especialista pasó de tener menos de 20 remates por mes a más de 100. El punto de partida para ese salto, lo encuentra en la asunción del nuevo gobierno, y en paralelo a una situación económica difícil para las pequeñas industrias sin espalda financiera para sobrevivir en medio de la caída de consumo y la suba de costos de producción, que tienen que

vender sus 'fierros' incluso para pagar deudas insostenibles.

Mercado dice que se está vendiendo hoy a precios de hace dos años, lo cual también es una oportunidad para quien tiene dólares disponibles para hacer una oferta rápida. Aún así, recomienda, en algunos segmentos, esperar un poco. Tiene además cautela sobre el impacto que los nuevos créditos hipotecarios

y el blanqueo tendrán en el mercado inmobiliario.

#### −¿El ajuste económico impactó en el negocio de remates?

—Los remates crecieron mucho este año. Desde que asumió el nuevo Presidente sabíamos que se venía algo muy expulsivo hacia las Pymes y que iba a tener como consecuencia muchas ventas. Enseguida empezaron a llamar más empresas para hacer

remates. En ese momento, teníamos entre dos y cinco Pymes que llamaban por semana con la intensión de renovar o comprar algo. Eso cambió desde principio de año y la intención empezó a ser calcular por cuánto podían vender su empresa. Abriendo ya el paraguas, previendo lo que se podía venir. Los empresarios Pymes ya tienen historia en el país, años de vivir un montón de circunstancias como ésta. Saben que se inició un modelo que perjudica a las Pymes y empezaron a atajarse. Eso fue creciendo y hoy estamos teniendo el doble o el triple de remates que el año pasado. Un promedio de casi 100 remates mensuales, es muchísimo. Son casi todas pymes, quizás también alguna multi que saca de producción alguna línea porque el consumo cayó tanto que no vale la pena seguir fabricando ese producto. Por otro lado, hay empresas que nos llaman porque tienen que vaciar un galpón porque no llegan a pagar el alquiler y lo tienen lleno porque se sobre stockearon. Muchas venden la maquinaria que tienen para pagar esos meses de alquiler que deben.

#### –¿También tuvieron varios remates de flotas de autos?

—Si, de gente que sacó un plan de ahorro y no lo puede pagar. Hay 300 autos mensuales promedio y bancos que calcularon que la cartera se les iba a caer 50%.

#### –En ese contexto ¿los precios cayeron?

 Se está vendiendo a precios de hace dos años, casi a precio vil. Los mismos valores del año pasado y hasta abajo de un 70% o 50%. Pero hay gente que aprovecha esa oportunidad porque hay segmentos a los que les está yendo bien o tiene unos ahorros importantes y esperan la oportunidad para montarse. Se posicionan y cuando esto pase, los encuentre bien preparados. Aunque a nosotros nos va bien porque hay más remates es triste estar vendiéndole a gente a la que le está yendo mal.

#### -Los 100 remates por mes que están haciendo ¿son pymes que cierran?

-El 70% cierra y el 30% se está achicando. Y los que están para aguantar un poco más, viendo lo que se puede venir prefieren acelerar y vender ahora, antes que dentro de un año pueden sacar menos plata. Llama gente que dice que está produciendo al 30% y le gustaría vender una parte de lo que tiene para ver si puede seguir un tiempo más. Pero cuando le decimos lo que puede llegar a cobrar por lo que quiere vender se asombran por-

El Cronista | Lunes 29 de julio de 2024

que es muy poco. Hay pymes que tratan de resistir para no echar a nadie pero tampoco pueden sostener los salarios y seguir pagando impuestos cada vez más altos mientras cae el consumo.

#### -¿La oportunidad entonces es ahora?

—Si hoy se puede vender, todavía hay gente que está haciendo algunas inversiones. Yo creo que hoy es el momento porque todavía hay posibilidades de lograr algo. No van a conseguir un 100%, probablemente un 70% y que los precios se sigan sosteniendo al año pasado.

#### -¿Algunas de las nuevas medidas económicas, como el RIGI, podrían impactar?

—Al RIGI lo veo potable para algunas provincias que realmente están muy ahogadas y necesitan algunas inversiones momentáneas. Porque para hacer las inversiones que se piensan de minería o petróleo, se necesita un tiempo largo para que arranque. El impacto que empieza a tener es algo de mano de obra pero como mucho puede ser el 30% de lo que dejó la obra pública. No compensa. Puede impactar a largo plazo.

#### –¿Los nuevos créditos hipotecarios están moviendo el mercado inmobiliario?

—Para sacar un crédito, lo primero que yo aconsejo es asegurarse que los próximos meses, el tomador va a tener trabajo y va a poder pagarlo y cuánto impactará la inflación. Los propietarios subieron un poquito el valor de los departamentos, que venían bajando, aprovechando que si el crédito funciona hay más demanda. Alguna propiedad se va vender, pero es un nicho chico.

#### −¿Y el blanqueo?

—Los blanqueos que hubo en los últimos años no movieron el amperímetro. Es tanta la cantidad de propiedades que están vacías que alguna se va a vender pero en general lo que se necesita es un shock de productividad o confianza. Además hoy hay alternativas financieras que a la gente le resultan más fácil de acceder que el ladrillo. Como los otros blanqueos este no va a tener impacto.

#### -¿Pueden llegar extranjeros que compren porque las propiedades están baratas?

–No lo veo. Hay alternativas que los seducen más. Miami, Punta del Este, son ciudades donde la rentabilidad es superior con precios similares a los de Buenos Aires.

#### –¿Pensando en alquiler temporario tampoco?

—Hoy ya no es negocio porque como los alquileres tradicionales empezaron a subir tanto que ya ponerlos en temporarios con los riesgos que se corren, con la inversión que hay que hacer, dejó de ser el gran negocio que era con la Ley anterior.

#### -¿Dónde hay oportunidad entonces?

—En los últimos dos años tuvimos las mayores ganancias con el negocio de parques industriales y la logística. Hoy, a lo sumo se quiere alquilar un galpón alto logístico para traer cosas im"Los propietarios subieron un poquito el valor de los departamentos, que venían bajando, aprovechando que si el crédito funciona hay más demanda. Alguna propiedad se va vender, pero es un nicho chico".

"A los extranjeros, hay alternativas que los seducen más. Miami o Punta del Este, son ciudades donde la rentabilidad es superior con precios similares a los que compra en Buenos Aires.

portadas y stockear. Crece esa partecita de galpones de 10 metros de altura y van cerrando las plantas de pymes pequeñas.

#### −¿Qué perspectivas hay en el mercado residencial?

—Subieron un poco los precios por los anuncios de los créditos hipotecarios. Estaban con los valores planchados porque se vendía muy poco y porque la misma necesidad hacía que se bajaran los precios con tal de vender. Hay desarrolladores que no hicieron edificios para vendérselos al usuario final sino para canjearlo por terrenos.

#### -¿Los precios van a seguir subiendo?

-No tanto como se escucha. Cuando se vea que el crédito no termina de cerrar del todo, la gente prefiere pensarlo 20 veces antes de convalidar.

#### -¿Es mejor esperar?

–Depende las necesidades del comprador. La verdad es que la persona que tiene los dólares en el bolsillo puede esperar un mejor momento. Eso a veces lo saben los vendedores y cuando les llega una oferta prefieren bajar un poco el precio para asegurarse la operación y no esperar a fin de año cuando el escenario incluso puede ser peor.

#### -¿Los locales comerciales tienen movimiento?

-Vuelve a haber locales vacíos pero algunas marcas están saliendo de los shoppings porque aumentaron los alquileres atados al dólar. Si ven un local bien ubicado en la calle, que quizás antes estaba ocupado, lo alquilan. Sigue siendo un achique, porque se ahorrar 20% o 30% de gastos fijos que tenían en el shopping.

#### −¿Y las oficinas?

—Hace bastante que viene planchado el segmento. Hubo un momento en el que se volvió a pensar en la presencialidad pero hoy, por el momento económico, y la percepción de las empresas de que si hacen volver a todo el personal necesitan más metros cuadrados y hay un mayor gasto en servicios, prefieren esperar. ESTÁ ENTRE LOS 10 MEJORES DEL MUNDO

## Son argentinos y triunfan en los eSports: el negocio de 9z Globant

\_\_\_ Lola Loustalot

\_\_\_\_ lloustalot@cronista.com

La industria de los eSports crece a pasos agigantados en el mundo, y, en la Argentina, ya se considera una disciplina profesional. En ese contexto, 9Z Globant -el equipo de deportes electrónicos que fundó el streamer local Francisco 'Frankkaster' Postiglione en 2018 y este año sumó a Globant como socio, entró al Top Ten de los mejores del mundo.

En 2021, el grupo de entretenimiento Dale Play, una firma que trabaja con artistas como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Airbag y Lali, entre otros, se asoció a Frankkaster con el objetivo de diversificar su negocio y llevar al equipo "a lo más alto del mundo" profesionalizándolo, comentó Federico Vanzini, Gerente General de Dale Play y 9Z.

De esta manera, el equipo pasó de estar entre los 20 mejores del mundo a formar parte del top 10 y ya puso un pie en España, uno de los países más competitivos a nivel mundial. Este año se inauguró en Madrid una 'Gaming House', que es un espacio de entrenamiento y vivienda para los deportistas de alto nivel, que se suma a las otras dos oficinas que la empresa tiene en los barrios porteños de Palermo y Belgrano.

La asociación se dio, principalmente, porque ambas industrias comparten una misma audiencia que está focalizada, principalmente, en la Generación Z. "Es una especie de comunidad que es muy fanática. Son chicos de entre 15 y 25 años", explicó el ejecutivo.

Y siguió: "Los canales de comunicación se comparten entre las dos industrias. Son audiencias que están en Instagram, TikTok, Twitch, Discord, entre otras plataformas. Por eso, somos grandes creadores de contenido".

La creación de contenido especializado para cada red social es, según comentó Vanzini, una de las patas del negocio de los eSports, más allá de las competencias internacionales y los sponsors que acompañan el camino de los jugadores en cada uno de los torneos de deportes electrónicos que se disputan alrededor del mundo.

Hoy 9Z Globant tiene una audiencia de 1,1 millones de seguidores en redes sociales y crece año a año. De esta manera, se vuelve un canal de comuni-

El equipo pasó de estar entre los 20 mejores del mundo a formar parte del top 10 y ya puso un pie en España.

En la Argentina hay entre 15 y 20 clubes de eSports, pero son pocos los que logran cierta subsistencia

cación relevante para aquellas marcas que quieren llegar al público joven.

A pesar de que, según números de la consultora Statista, los ingresos anuales generados a nivel mundial por las competiciones de videojuegos, en 2022 fueron de u\$s 1400 millones y se prevé que, para 2030, superen los u\$s 4700 millones, Vanzini aseguró que "hoy en día tener un equipo de eSports no es un gran negocio, sino que es una apuesta".

Así, develó que gran parte del negocio está atado a los resultados deportivos, por lo que "resulta muy difícil planificar. Hoy, estando dentro del top 10 mundial, se garantizan más ingresos por el lado deportivo. Además, los jugadores tienen premios atados al ranking, entonces hay más ingresos. Pero, parte del desafío es tener empresas argentinas que nos acompañen a competir a nivel mundial. No es simple".

Hoy, en la Argentina hay entre 15 y 20 clubes de eSports. Sin embargo, "son pocos los que logran cierta subsistencia o tienen la posibilidad de competir a nivel global", expuso. A su vez, Vanzini explicó que, en un principio, no es difícil armar una organización de deportes electrónicos, sino que, "lo que cuesta es armar una empresa alrededor de eso, pasar la barrera de tener, por ejemplo, 20 jugadores profesionales en distintas disciplinas, con sueldos todos los meses. La misma complejidad de la industria te lleva a asociarte para seguir creciendo".

Aunque son variables y dependen de la profesionalización de los jugadores, hay equipos contra los que se compite cuyos sueldos pueden llegar a ser de hasta u\$s 20.000 mensuales.

Así, comentó que, a principios de 2024, Globant, el unicornio argentino que lidera Martin Migoya, se convirtió en uno de los socios del equipo. De hecho, cambió su nombre y ahora se llama 9Z Globant. Otras firmas que acompañan al equipo son la petrolera Shell, Logitech el Grupo Mirgor, entre otras.....

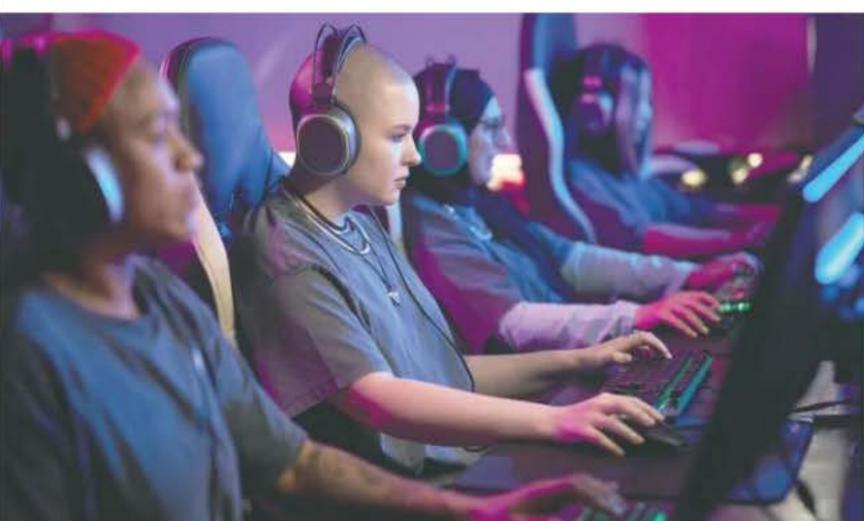

En la actualidad, 9z Globant tiene 1,1 millones de seguidores en redes sociales

## Servicios



#### LOGÍSTICA

#### Nueva planta y más sucursales

Grupo Logístico Andreani refuerza su presencia y capacidad operativa en el país, con nuevas sucursales y la apertura de una nueva planta de una superficie total de 70.000 m2 en Pacheco, parte de la cual funciona como HUB logístico para el segmento Energía y Minería, para la recepción, control, consolidación y

despacho de materiales hacia los principales destinos petroleros y mineros de todo el país.

Cuenta con un sistema automatizado para picking y clasificación a través de 14 rampas de distribución. Además, ofrece 13.000 m2 destinados a operaciones de full commerce, 600 m2 de oficinas, 1.000 m2 adicionales para operaciones especiales y 55 bocas de carga y descarga.

Por otro lado, a las 26 sucursales que inauguró en 2023, la compañía abrió un nuevo punto de atención ubicado en Nordelta.....



Del 7 al 9 de agosto, Bosch Argentina estará presente en una nueva edición del Congreso Aapresid, que se llevará a cabo en La Rural, de Palermo. Con soluciones como IPS, ONE SMART SPRAY, y su nueva plataforma Bosch Digital Agro, la firma alemana continúa apostando al sector agropecuario e innovando para facilitar la vida de las personas. Se podrá encontrar la oferta que propone Bosch Argentina en el stand M-30.



Innovaciones para el agro



Las clases serán virtuales

#### **NEGOCIOS PETROQUÍMICOS**

Con la finalidad de brindar una formación integral y actualizada, el Instituto Petroquímico Argentino (IPA) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral darán comienzo, el próximo 6 de agosto, a la 5ta. Edición de la "Diplomatura en Negocios Petroquímicos". Se desarrollará en 28 clases en la modalidad virtual, con transmisiones vía streaming los martes y jueves, de 18 a 21 hs, y con acceso a clases en diferido desde el aula virtual. Más en www.austral.edu.ar\_

#### EL HELADO DE TUS SUEÑOS

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines presenta la tercera edición del concurso "Helado ARTEsanal" del que podrán participar niñas y niños de 4 a 12 años de todo el país. Se trata de una propuesta de inscripción libre y gratuita de la que se seleccionarán 100 piezas de arte divididas en dos categorías, de 4 a 7 años y de 8 a 12 años, para luego compilar en un libro digital. Más en librodearte.com.ar/afadhya/\_

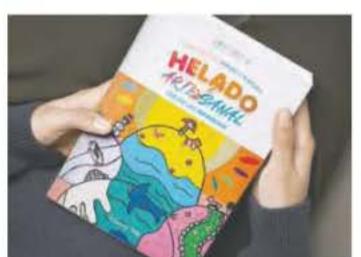

La consigna es "el helado de mis sueños"

#### BOERINGHER INGELHEIM



Juan González Victorica Nuevo Head of Animal Health Sudamérica

Es licenciado en Administración de Empresas de Udesa y posee un posgrado en Agronegocios y Alimentos de la UBA. Se unió a Boehringer Ingelheim en 2012 como gerente de Marketing de Salud Animal para Sudamérica

#### PLAZA LOGÍSTICA



Nicolás Mesa Nuevo director financiero de la compañía

Es Licenciado en Economía de la UCA, y cuenta con un posgrado de la Ucema. Antes fue gerente de Estructuración Financiera y Mercado de Capitales de YPF y en el área de investor relations de Edenor.

#### COCA-COLA



María Inés Lespiaucq Gerente de Comunicaciones para Argentina y Uruguay

Tiene más de 20 años de trayectoria en Comunicación, con experiencia en el ámbito público y privado. Dentro de su experiencia se detacan posiciones en compañías como Natura, Avon, y en el PAMI....

#### INTEGRIA CONSULTING



Alejandro Montesdeoca Director Expansión Internacional de la compañía

Se une para articular las firmas en 21 países en los cuales opera la consultora SMS, para ofrecer servicios de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre otros......



#### **FESTEIO DE ANIVERSARIO**

Más de 100 invitados especiales y 15 modelos emblemáticos del ¿Club de Clásicos Fiat Argentina" estuvieron presentes en el Museo del Fitito, Partido de Tres de Febrero, para conmemorar el 125° aniversario de la marca a nivel mundial. **Fiat** buscó sorprender con modelos representativos de las distintas épocas, desde un 508 S Balilla pasando por el Topolino, el 1500, el 800 Spider, el clásico 600, el 128, el 147 Sorpasso y hasta el más reciente lanzamiento de la marca: el FIAT Fastback. También el "Regatta, vencedor", que condujo Osvaldo "Cocho" Lopez en los inicios del TC2000.....



#### **ENCUENTRO DE LÍDERES UNIVERSITARIOS**

El II Encuentro Iberoamericano de Líderes Universitarios se celebró el 12 y 13 de julio pasados en la Universidad César Vallejo, en Trujillo (Perú), y reunió a destacados expertos del campo de la educación que debatieron sobre los desafíos de la enseñanza superior, la innovación en la era digital y las estrategias para configurar el futuro. Entre los expositores destacados estuvo el representante de Argentina, Rodolfo De Vincenzi, rector de la Universidad Abierta Interamericana y presidente de la Red de Asociaciones Latinoamericanas y Caribeñas de Universidades Privadas (REALCUP).



#### **CHOCOLATE ARTESANAL**

La empresa de chocolate artesanal **Delturista** celebra su 60° aniversario. Fundada en 1964 en Bariloche, comenzó como un negocio familiar con cinco empleados y ha crecido hasta convertirse en una reconocida marca, con más de 35 sucursales, exportaciones de sus productos y ventas anuales de 360 toneladas. Produce 500 toneladas de chocolate al año y proyecta consolidarse en 1000 toneladas en 2026. Para franquiciarla, cuenta con tres modelos: uno base de 30.000 dólares, otro entre u\$s 50.000 y u\$s 60.000 y uno completo entre u\$s 100.000 y u\$s 120.000, con restó, helados, chocolates y café.....

El Cronista | Lunes 29 de julio de 2024

## Info Technology



#### Apple libera su servicio de mapas

La empresa liderada por Tim Cook ahora permite usar Apple Maps desde cualquier dispositivo conectado a la web. Así, es una nueva competencia para Google Maps

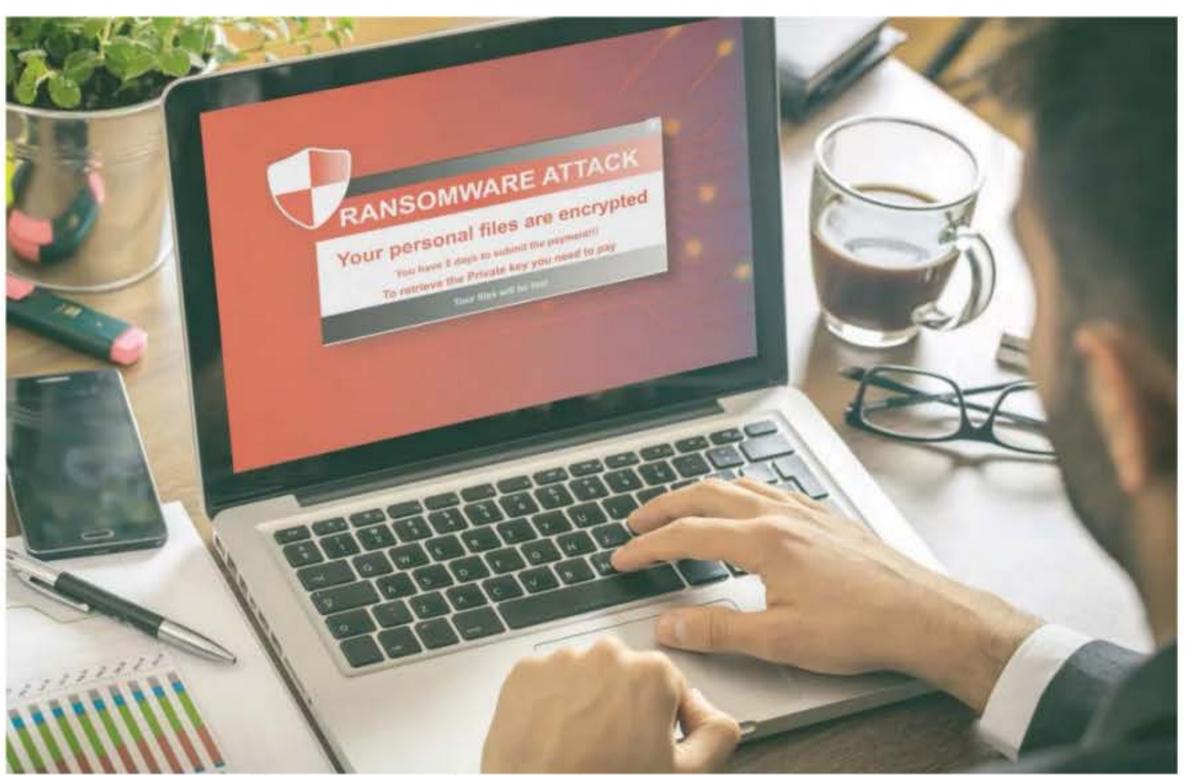

El secuestro de información digital sensible es un hecho para el que las empresas deben estar preparadas

PREOCUPACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES

## El ransomware, una endemia tech: crecen los costos y pérdidas de datos

El secuestro de datos es una amenaza cada vez más común para las empresas y organismos públicos. Un nuevo informe revela la magnitud de un problema que requiere medidas preventivas

\_ Adrián Mansilla

\_\_ amansilla@cronista.com

El secuestro de datos de particulares y empresas, conocido como "ransomware", protagoniza un crecimiento alarmante pese a los esfuerzos de organizaciones y expertos para advertir sobre sus riesgos.

De hecho, el ransomware es una amenaza vigente y se convirtió en la principal causa de interrupciones y tiempos de inactividad de IT, ya que el 41% de los datos se ven comprometidos durante un ciberataque, según el más reciente de la compañía Veeam. Además, el estudio revela que solo el 57% de los datos comprometidos se recuperan, lo que deja a las empresas vulnerables a una pérdida sustancial de información y, como resultado, a un impacto negativo en sus negocios.

"El ransomware ya es endémico y afectó a 3 de cada 4 organizaciones en 2023. La IA ahora permite la creación de una seguridad más inteligente y avanzada, pero también está facilitando un aumento en el volumen de sofisticación de los El ransomware ya es un mal endémico: afectó a 3 de 4 organizaciones en 2023, según datos de la empresa Veeam

Datos secuestrados: de las empresas que pagan rescates a los hackers, solo una fracción logra recuperarlos ataques", señaló Dave Russell, vicepresidente Senior y director de Estrategia de Veeam.

Y añadió: "El mensaje claro: los ataques de ransomware continuarán, serán más graves de lo previsto y su impacto general costará a las empresas más de lo que esperan. Por eso, deben tomar medidas para garantizar la resiliencia cibernética y reconocer que la recuperación rápida y limpia es lo más importante. Al alinear los equipos y reforzar la seguridad cibernética con respaldos inmutables, pueden proteger sus valiosos datos comerciales".

#### COSTOS EN ALZA

Los ciberataques afectan la estabilidad financiera de una empresa, pero igualmente significativo es el costo que tienen para los equipos y personas. El 45% de los encuestados hablaron de una mayor presión de los equipos de IT y seguridad. Además, el 26% experimentaron una pérdida de productividad, mientras que el 25% tuvieron interrupciones en servicios internos o relacionados con el cliente.

El informe de Veeam, extrajo información de organizaciones que sufrieron al menos un ciberataque exitoso en los 12 meses previos e incluyó respuestas de ejecutivos, profesionales de seguridad y administradores de backups.

El 45% de los encuestados citaron una mayor carga de trabajo después del ataque, mientras que el 40% mencionaron niveles elevados de estrés y otros retos personales que son difíciles de mitigar en días "normales".

#### DEFENSA Y BACKUP, TODAVÍA SIN BUENA COORDINACIÓN

Incluso con mayor preparación ante los ataques, las empresas todavía enfrentan una desalineación entre sus equipos cibernéticos y de respaldo. De hecho, cerca de dos terceras partes (63%) de las organizaciones creen que sus equipos de ciberseguridad y de respaldo carecen de sincronización.

Además, el 61% de los profesionales de seguridad y el 75% de los administradores de respaldo opinan que los equipos necesitan una "mejora significativa" o que se requiere una revisión completa del sistema.

#### RESCATE DE LOS DATOS

Por otra parte, la mayoria (81%) de las organizaciones encuestadas pagaron el rescate para poner fin a un ataque y recuperar datos. Pero Veeam advierte que una de cada tres de estas empresas que pagaron el rescate no fue capaz de recuperarlos. Asimismo, por tercer año consecutivo, más organizaciones "pagaron, pero no pudieron recuperarse", comparado con las que "se recuperaron sin pagar".

Al contrario de la creencia de que tener un seguro aumenta la probabilidad de pagos de rescate, la investigación revela lo contrario. Aunque sólo una minoría de organizaciones posee una política de pago, el 81% optó por hacerlo. El 65% pagó con seguro, y otro 21% tenían seguro pero prefirieron pagar sin presentar el reclamo. Esto implica que, en 2023, el 86% de las empresas contaba con una cobertura de seguro que podría haberse utilizado para un incidente de ransomware.....

Lunes 29 de julio de 2024 | El Cronista

## Mundo & Finalcial Times

#### Paraguay, con grado de inversión

Moody's elevó la calificación del país a Baa3, tras considerar que las expectativas de crecimiento económico del país siguen siendo sólidas. La economía creció 4,7% en 2023



CRECE EL TEMOR A UN NUEVO FRAUDE

## Venezuela: la oposición denuncia la falta de transparencia en el recuento de votos

Las encuestas previas daban una amplia diferencia a favor de la alianza opositora. Pero referentes militares del chavismo salieron a declarar, sin datos oficiales, que Maduro había resultado ganador

#### \_\_\_ El Cronista

Venezuela se aprestaba a vivir una madrugada llena de tensión política y no exenta de actos de violencia. Los referentes de la oposición aseguraban anoche que habían conseguido una clara victoria en las urnas. Pero el gobierno de Nicolás Maduro no solo presentó resistencias a la hora de facilitar el control del escrutinio, sino que varios de sus referentes aseguraban que el chavismo iba a continuar en el poder. La palabra fraude se instaló, sin remedio, como una amenaza real.

La votación transcurrió casi sin incidentes, después de haber comenzado bien temprano, a las 6 de la mañana. Sin embargo, la presunción de que el recuento iba a ser complicado se hizo realidad rápidamente.

En un día en el que las encuestas en boca de urna mostraron resultados dispares, sondeos de firmas extranjeras daban pie a una aplastante victoria de Edmundo González sobre Maduro, con una diferencia de 65% contra 31% a favor del candidato opositor.

Corina Machado, la principal referente de la alianza opositora, convocó a sus votantes a permanecer en el exterior de los centros de votación, como una forma de preservar el proceso. "Son horas decisivas", dijo la dirigente, reafirmando el derecho de los fiscales a retirarse del lugar con una copia del acta. Habían transcurrido algo más de dos horas desde el fin de la votación y todavía no habían aparecido resultados oficiales.

Lo que vino después fueron indicios de que la violencia podía instalarse en las calles. Brigadas de militantes chavistas rodearon varios centros de votación, tratando de despejar a los votantes que aguardaban en la puerta.

En el municipio de Guásimos incluso se denunció que llegaron varios colectivos con personas que dispararon al aire e hirieron de gravedad a un joven.

El desconcierto creció cuando en una atmósfera cargada de incertidumbre, los líderes chavistas se proclamaron vencedores en las elecciones aún sin resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta acción generó reacciones mixtas tanto a nivel nacional como internacional, ya que esa postura activó reclamos sobre la falta de transparencia y legitimidad del proceso electoral.

El General en Jefe del Ejército Bolivariano y ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó tajantemente cualquier forma de intromisión extranjera en los asuntos internos de Venezuela, enfatizando la soberanía y autodeterminación del país. "Venezuela resolverá sus problemas sin la intervención de fuerzas extranjeras", afirmó y subrayó la "confianza en las instituciones venezolanas para manejar el proceso electoral".

Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, llamó a los venezolanos a prepararse para celebrar. En un mensaje difundido a través de redes sociales, Rodríguez expresó un optimismo que contrasta con la falta de resultados oficiales del CNE. "Estamos seguros de la voluntad del pueblo venezolano y de su compromiso con el proyecto bolivariano", dijo Rodríguez, incitando a sus seguidores a mantenerse en vigilia y listos para festejar el triunfo del cha-

Marlyn Hernández, directora del mayor centro de vota-



Corina Machado y Edmundo González denunciaron trabas en el recuento. BLOOMBERG

Grupos chavistas intimidaron a los votantes que cuidaban los centros de votación: hubo heridos

ción del país, el liceo Andrés Bello, en el centro de Caracas, dijo a media tarde que aproximadamente la mitad de las 11.493 personas registradas habían sufragado y que si no había más personas en fila, cerrarían. Un par de horas más tarde y para forzar el cierre del centro Andrés Bello, simpatizantes del oficialismo en motos llegaron a las puertas del liceo gritando "victoria, victoria popular", una consigna usada por el chavismo.

Los hombres, algunos armados, empujaron a transeúntes y tras el cierre se retiraron, según testigos Reuters. Las demostraciones son una táctica criticada por observadores y grupos no gubernamentales.

El fiscal general, Tarek Saab, dijo a Reuters que la votación transcurrió pacíficamente con incidentes aislados. "Quien cometa actos de violencia lamentablemente va a tener que atenerse a las consecuencias", agregó.

Nicolás Maduro votó a primera hora del día en Caracas y dijo que "hoy tiene que ser un día en nombre de Dios y de la fuerza suprema de la Santísima Trinidad para que triunfe el bien" y agregó que el resultado será reconocido. El mandatario señaló temprano que hoy lunes iniciará un diálogo y que la economía será la prioridad.

Bajo el gobierno de Maduro, un exchofer de autobús y excanciller de 61 años, se produjo un colapso económico que desembocó en la migración de alrededor de un tercio de la población, mientras lidiaba con sanciones impuestas por Estados Unidos, principalmente sobre su clave industria petrolera.

El presidente ha dicho que garantizará la paz y el crecimiento económico. Pero tras más de 20 años de gestión, parece haber incredulidad y hastío..... AGENDA ECONÓMICA

## Los inversores del plan de Trump para devaluar al dólar

El expresidente dijo que Estados Unidos tenía un "gran problema de divisas". Sin embargo, los analistas advierten de que la devaluación de la moneda de ese país sería efímera

\_\_\_ Mary McDougall \_\_\_ Kate Duguid

El plan de Donald Trump de devaluar el dólar si gana las elecciones en Estados Unidos parece "extremadamente improbable" que tenga éxito, ya que sería socavado por políticas como aranceles y recortes de impuestos, según los inversores.

En las últimas semanas, el expresidente y su compañero de fórmula, J.D. Vance, han hablado de los beneficios de debilitar la moneda para impulsar la producción del país y reducir el déficit comercial.

Pero los estrategas advierten que los planes para devaluar el dólar serían costosos y de corta duración, mientras que políticas populistas como los aranceles a productos extranjeros contrarrestarían su efecto.

"Hay una gran contradicción en el mercado actualmente: Trump ha sido explícito sobre la depreciación del dólar, pero sus políticas deberían apoyar la moneda, al menos a corto plazo", dijo MichaÙl Nizard, un gestor de fondos en Edmond de Rothschild.

En una entrevista con Bloomberg hace dos semanas, Trump dijo que EE.UU. tenía un "gran problema de divisas" que colocaba una "tremenda carga" sobre los fabricantes que venden productos en el extranjero.

La visión de Vance para América, expuesta en su discurso en la Convención Nacional Republicana hace dos semanas, también se centra en un dólar más débil: reconstruir la manufactura estadounidense en el país y deshacer parte de la globalización de las últimas décadas.

Los pedidos de Trump de una moneda más débil se producen mientras el dólar, a pesar de una reciente caída, ha subido un 15% frente a una canasta de monedas desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021. El déficit comercial de EE.UU. es un tercio mayor que en 2019 y alcanzó los u\$s 773 mil millones el año pasado. También se debe a que la economía de EE.UU. es fuerte y las tasas de interés están en sus niveles más altos en 23 años.

Shahab Jalinoos, jefe de estrategia de FX del G10 en UBS, dijo que no había una vía obvia para que un presidente devaluara la moneda. "El problema fundamental es que no hay una sensación de que el dólar estadounidense esté sobrevaluado", dijo.

Un gran obstáculo que enfrentan Trump y Vance en su intento de debilitar la moneda es que sus otras políticas podrían apoyar al dólar. Trump ha dicho que quiere imponer un arancel del 60% a las importaciones chinas y un 10% a las del resto del mundo si regresa a la Casa Blanca.

Los estrategas dicen que esto coloca una carga mayor sobre las monedas fuera de EE.UU., donde el comercio transfronterizo es mayor en relación con el tamaño de la economía.

Eso sugiere que los aranceles altos infligirían más daño a las economías no estadounidenses, frenando su crecimiento y debilitando sus monedas. Hace dos semanas, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde (BCE), fue clara al decir que los aranceles probablemente empujarían al BCE a recortar tasas y debilitar el euro.

Los aranceles también podrían aumentar los costos nacionales, elevando la inflación y manteniendo las tasas de inte-



Cualquier intervención para debilitar el dólar es "extremadamente improbable", vaticinó Al-Hussainy

"No hay una sensación de que el dólar estadounidense esté sobrevaluado", dijo Jalinoos

rés elevadas. Si bien el impacto es difícil de predecir, Steve Englander, jefe global de investigación de FX del G10 en Standard Chartered, estimó que la propuesta de aranceles de Trump podría aumentar los precios en un 1,8% en dos años, sin contar los efectos de segunda ronda.

"Los aranceles, todo lo demás igual, resultarán en un dólar más fuerte, especialmente si las represalias de los socios comerciales en forma de aranceles aumentan los riesgos adicionales de crecimiento para la economía global", dijo James Lord, jefe global de FX en Morgan Stanley. Trump también ha dicho que extendería los recortes de impuestos que se terminan el próximo año y ha insinuado nuevos recortes de impuestos, lo que podría agregar presión al déficit presupuestario de EE.UU. y ralentizar el ritmo del ciclo de recortes de la Reserva Federal.

Pero los estrategas también advierten que las otras opciones de Trump para devaluar el dólar están limitadas por la agitación que se sentiría en los mercados globales.

Una devaluación del dólar no se ha intentado desde el Acuerdo Plaza en 1985, que tuvo cierto éxito pero fue apoyado por una caída en las tasas de interés de EE.UU.

Trump podría presionar a la Fed para que baje las tasas, incluso si una erosión de la independencia de la Fed no es una política oficial de su campaña. Sin embargo, eso probablemente alarmaría a los mercados.

George Saravelos, jefe de investigación de FX en Deutsche Bank, calculó que el dólar tendría que caer hasta un 40% para cerrar el déficit comercial de EE.UU.

"El costo de la interrupción es tan masivo... el mercado aquí será una fuerza contraria poderosa", dijo Edward Al-Hussainy, estratega global de tasas en Columbia Threadneedle, y agregó que cualquier intervención para debilitar el dólar era "extremadamente improbable".

Una propuesta para debilitar la moneda ha sido que EE.UU. utilice el Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro. Sin embargo, el fondo tiene alrededor de u\$s200 mil millones en activos para comprar monedas extranjeras, lo que los analistas temen que se agotaría pronto.

"Esto es mucho, mucho más difícil de implementar de lo que podrían pensar", dijo Englander. "Japón hizo una intervención muy, muy pequeña hace un mes y les costó u\$s70 mil millones, ¿y qué tan efectivo fue eso?"

Y Trump y Vance aún pueden encontrarse con problemas con sus propios votantes. "La forma más obvia de que ocurra esta devaluación es que EE.UU. pierda su excepcionalismo económico", dijo Jalinoos.

Pero el dólar sigue siendo la moneda de reserva del mundo y un refugio en tiempos de turbulencia económica. Una de las promesas del Partido Republicano para 2024 es "mantener el dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial"...





un máx 1º 12º



5°

MÁX 15° MIÉRCOLES

MIN 10° MÁX 18°





## Las empresas evalúan pros y contras de contratar ex empleados públicos



Sturzenegger adelantó que el Gobierno analiza pagar salarios de empleados públicos que sean tomados por empresas privadas

El bajo costo, la incorporación inmediata y los beneficios impositivos impulsarían a las empresas a contratar empleados públicos

\_\_\_ Lola Loustalot

\_\_ lloustalot@cronista.com

l recientemente nombrado ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contó que el Gobierno analiza pagar salarios de empleados públicos que sean tomados por empresas privadas.

En un contexto de escasez de talentos, las consultoras de recursos humanos la consideran una buena noticia para las empresas del sector privado ya que se trata de personas idóneas y capacitadas, que tienen disponibilidad de incorporación inmediata, a lo que se suma un

ahorro de costos en la contratación, impulsado por el Ejecutivo Nacional.

"Estamos en un momento en el que es cada vez más complejo encontrar la persona indicada para cada uno de los roles. En este contexto de carencia de talentos, es una gran oportunidad para las empresas privadas, ya que, por el achique del Estado, hay personas disponibles para aplicar su inteligencia y su experiencia, así como también para que puedan conocer una nueva experiencia en otros mercados o desarrollar otras facetas", explicó Alejandro Servide, director de Professional, Digital & Enterprise de Randstad para la Argentina y Chile.

#### En un contexto de escasez de talentos, las consultoras de recursos humanos consideran que estos beneficios son una buena noticia para las empresas del sector privado

A su vez, Servide explicó que, cuando se habla de posiciones profesionales en la Argentina, "hay pleno empleo". Esto quiere decir que, "si una empresa tiene que salir a buscar un profesional hoy, probablemente esté trabajando. Entonces, hay que ofrecerle condiciones superiores en términos de propuesta, dinero y desarrollo para que se dé el cambio".

Sin embargo, expuso que, en el caso de los ex empleados públicos, no sólo están más dispuestos a escuchar todo tipo de ofertas, sino que, dado que "las empresas del Estado no suelen tener remuneraciones muy altas, la pretensión económica comparada a la que puede tener otra persona que está trabajando en una empresa, es más baja".

No obstante, y aunque depende de la formación que tenga cada candidato, "hay cierto estigma dentro del sector privado sobre el trabajador del sector público", sostuvo Gastón Vilachan, gerente de Talento y Desarrollo en Ceta Capital Humano. Sin embargo, sumó que "hoy, las empresas contratan por la idoneidad del candidato".

En el sector explican que es necesaria la separación entre ex empleados públicos profesionales y no profesionales. En el primer caso, esperan una reincorporación inmediata en el mercado laboral, mientras que, en el segundo, teniendo en cuenta un contexto de baja del consumo interno, la reinserción podría ser más lenta.

De cara a la inserción en el sector privado, Vilachan destacó que "quienes vengan del sector público deberán hacer alguna inversión en formación, sobre todo porque estamos en un contexto de cambio en el trabajo, ya sea por el avance de la tecnología o por la misma necesidad de upskilling".

En tanto, Servide expuso: 
"Hay una necesidad común al mercado en general, que tiene que ver con el desarrollo de actividades soft. Esto es, liderar equipos, trabajar en situaciones complejas y comunicación entre los equipos. No es que esas competencias están en el privado y en el estado carecen. Sucede que, por las dificultades que se dan en el mercado de trabajo, se necesitan esas cualidades cada vez más visibles y es algo trasversal a todas las empresas"....